

Marlene Rodriguez, mamá de Evaluna y esposa de Ricardo Montaner, presenta su sexta obra llamada "El libro del corazón", en la que retoma el tema de la familia y su conexión espiritual con Dios. / Gente p. 27







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.189 29 DE AGOSTO DE 2024 32 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200



El hongo genera una enfermedad llamada marchitez por Fusarium, que comienza a afectar las hojas de abajo y avanza a las superiores. / Agrossia

### El acuerdo con el sector financiero

El "pacto por el crédito", que hizo el Gobierno con los bancos, busca inyectarle \$55 billones a la economía vía sectores como agro, industria, construcción, economía popular y turismo. Ahora falta por conocer las condiciones bajo las cuales se entregarán esos recursos. / Tema del día p. 2

### Los \$90.000 millones salvados

Una tutela evitó que el país tuviera que pagar esta millonaria suma a unos empresarios del Valle, como parte de un proceso del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que se realizó bajo la dirección de John Mauricio Marín, director de la Fiduprevisora. / Judicial p. 4

### La ponencia contra Petro en el CNE

Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral ya tienen en sus manos la ponencia con la que se reactiva el expediente contra el presidente Petro por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña en las pasadas elecciones presidenciales. / Política p. 6

### La ANLA avala nuevas actividades a proyecto Colectora

A mediados de junio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia ambiental del proyecto Colectora, conocido como las "venas" de la transición energética, pues transportará la energía de siete de los parques eólicos de la región al resto del país.

Sin embargo, varias actividades solicitadas por el Grupo de Energia de Bogotá, los responsables de Colectora, fueron negadas por la licencia otorgada a mediados de junio. Por esta razón, la compañía decidió interponer un recurso de reposición. Como explica la ANLA, el recurso

se enfocó, principalmente, "en temas relacionados con el área de la nueva subestación Colectora, las vias de acceso al proyecto, la viabilidad de ciertos sitios de torre y plazas de tendido", entre otros aspectos. Tras analizar los argumentos, la entidad autorizó la ejecución de estas labores.

Este proyecto permitirá evacuar la generación de energías renovables de La Guajira.

## Temadeldia

#### REDACCIÓN NEGOCIOS

El "pacto por el crédito', como lo ha denominado el Gobierno, cierra meses de intenso debate y negociaciones entre la administración del presidente Gustavo Petro y el sector financiero del pais.

Con el acuerdo que se anunció este lunes se muere el prospecto de las llamadas inversiones forzosas v se da via a una salida negociada que busca satisfacer a todas las partes: el Gobierno le mete un mayor impulso a la reactivación económica y los bancos conservan autonomía en la forma como administran e invierten los recursos a su cargo.

Engeneral, los expertos consultados destacan que el Gobierno y los bancos hayan hecho un acuerdo que permita dejar atrás la idea de ampliar las inversiones forzosas en el país, una medida en la que había insistido el presidente Gustavo Petro desde mayo.

Para José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de la ANIF, el "pacto por el crédito" es una buena noticia, porque evita la discusión de una política que en el resto del mundo está en desuso por sus efectos negativos. Aunque este instrumento ya se ha usado en Colombia, actualmente solo sobrevive en la agricultura, con los llamados Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).

De fondo, la idea detrás del proyecto es inyectarle \$55 billones (via créditos con algunas facilidades) a la economía vía sectores como agro, industria (con especial énfasis en manufactura y transición energética), construcción (particularmente en vivienda), economía popular y turismo.

Si bien el acuerdo implica mayores desembolsos de créditos para los sectores mencionados, las condiciones bajo las cuales se entregarán esos recursos están por verse. Según comentó Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria, en las próximas tres semanas tendrán lugar diferentes conversaciones con gremios y empresarios para definir estos términos.

El dirigente gremial hizo énfasis en que se usará todo el "arsenal regulatorio, público y privado" para que el crédito llegue de la forma más fácil, rápida, efectiva y barata a los beneficiarios, sin afectar al resto de la econo- proyectos rentables, que no ocu-

**Análisis** 

## Las prioridades de inversión del "pacto por el crédito"

El acuerdo al que llegó el Gobierno con el sector financiero busca inyectarles \$55 billones en créditos a sectores claves en la economía. ¿En qué se deberían invertir esos recursos?



mia. Puntualmente, diio que con el Ministerio de Hacienda identificaron 20 instrumentos que se pueden combinar. En la rueda de prensa se mencionaron, entre otros, las garantías crediticias.

Desde la ANIF han insistido en la importancia de ampliar el uso de esa herramienta, teniendo en cuenta que no requiere recursos públicos de inmediato, y "en muchos casos logran impulsar

rren por alguna fricción financiera, que al final no requieren que se ejecute la garantia y, por ende, no generan presión fiscal". El año pasado el Fondo Nacional de Garantías movilizó \$15,5 billones para apoyar 457.000 créditos en garantías, la mayoría del sector de comercio. Para López, es importante que se amplie la conversación sobre este mecanismo más allá del acuerdo reciente.

que los créditos se entregarán con criterios de mercado, considerando el riesgo y cumpliendo la regulación, es decir, las entidades financieras no van a perder dinero.

Y si bien el programa promete beneficios a varias bandas, de acuerdo con una fuente cercana al sector (quien pidió la reserva de su nombre), en un primer momento podrian verse Por ahora Asobancaria aclaró afectados otro tipo de créditos \$194 billones en créditos, que

(por fuera de los incluidos en el acuerdo) si existe la demanda por ellos. Pero que, en general, los bancos esperan que se cree un circulo virtuoso: reactivar la economía con los créditos y crear más demanda y oferta para todo tipo de créditos. De esa relación positiva dependerá que en el largo plazo estrategias como esta sigan existiendo.

El "pacto" implicaria pasar de

### Detalles sobre la ley de financiamiento

Dentro de las discusiones alrededor del proyecto del Presupuesto General de la Nación, la ley de financiamiento es la que más ruido ha suscitado (que busca recursos por \$12 billiones).

Según Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ya se cuenta con un borrador de dicha ley de financiamiento y la semana

entrante se tiene prevista su revisión por parte de algunos delegados de las comisiones económicas del Congreso.

El funcionario aseguró que, aunque no se insistirá en la no deducibilidad de las regalias para la industria extractiva, si se hará con las rentas excedentarias "tanto en petróleo como en carbón". Asimismo,

explicó que "no vamos a recargar el peso (de la ley de financiamiento) sobre las rentas laborales. Le hemos pedido a la DIAN identificar rentas no laborales. que es donde hoy existe el mayor déficit de identificación de recaudo". También descartó incrementos al impuesto de 4x1.000 sobre los movimientos financieros.

En el proyecto se bajaría, de forma progresiva, el impuesto de renta a las empresas del 35 ai 30 %.

#### El sector agro

La financiación para este rubro durante los últimos 18 meses fue de \$26,1 billones y para los siguientes 18 debería llegar hasta los \$32,1 billones por cuenta del acuerdo, lo que representa un incremento de \$6 billones, según cifras del Ministerio de Hacienda.

La expectativa es que dicha iniciativa se sume a los programas que ya tiene el Grupo Bicentenario para el agro, especialmente desde el Banco Agrario y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, considera que hay tres campos importantes que el acuerdo puede ayudar a reforzar.

El primero está alineado con la reforma agraria, por ejemplo, con créditos económicos para adquirir tierras por parte de pequeños productores y cooperativas. El segundo es el de aumentar las capacidades tecnológicas en la producción agropecuaria. con maquinaria que sea para la agricultura campesina familiar y mejorar la educación del campesinado para que tenga más capacidades productivas.

Y el tercero es el de aumentar las competencias de los circuitos cortos de comercialización de alimentos. En este aspecto coincide con Jaime Alberto Rendón. director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, pues detalla que se necesita generar alternativas de acopio de productos para que tengan una mayor capacidad de negociación en el mercado, especialmente para los créditos colectivos.

Según Rendón, las asociaciones deben tener un papel protagónico para que los productores sumen esfuerzos. Además de la comercialización, opina que este tipo de inversiones deben enfocarse en la producción, para que sea mejor y de mayor eficiencia.

Además, los "dineros deberían ir para sectores que han mostrado un importante dinamismo, como el café y el aguacate. Y se debe complementar con productos importantes para la sustitución del cultivo, como lo ha sido el cacao, porque ha representado una mejor fuente de ingresos para las familias campesinas", añade Rendón,

A dichos sectores también se le suma la importancia de apostarles a frutales, como los aránda- advertencia: lo más importante es un comportamiento positivo con argumenta Pabón.

Lo más importante es que los proyectos surjan y se realicen, pues el solo financiamiento no garantiza que esto suceda, necesariamente.

nos y el mango. Álvaro Palacio, gerente de la Asociación Hortifruticola de Colombia (Asohofrucol), explica que los arándanos tienen una buena proyección en el mercado nacional y hay demanda internacional. Mientras que con el mango hay apertura de exportaciones hacia Estados Unidos, por lo que es necesario ampliar las áreas y tecnificar los cultivos.

Más allá de los productos específicos, todos necesitan recursos para mejorar la productividad, aumentar producción y fortalecer la comercialización. Por eso, la duda de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), es por el costo de los créditos, la tasa de interés, los plazos, los períodos de gracia y las garantías.

Desde la SAC esperan que haya importantes subsidios a las tasas de interés para pequeños y medianos productores, y buenas condiciones para los grandes, que son los que generan más empleos. Puesto que si hay créditos a bajos montos, los productores pueden pagarlos y después sacar otros.

### La industria

El sector industrial nacional pasó por un 2023 que es calificado por analistas como "terrible", con caídas consecutivas. Y aunque pareciera que este rengión ya tocó fondo, lo cierto es que sigue a la baja, con una contracción del 3,9 % para el acumulado del primer semestre, según los datos del PIB. El segundo trimestre mostró algunos mejores resultados, pero lo cierto es que el panorama sigue teniendo contracciones, justo después de las malas cifras del año pasado.

Para hacerse una idea, a junio de este año, 30 de los 39 renglones de la producción industrial siguieron en terreno negativo.

"El acuerdo sin duda es una buena noticia, pues sectores como la industria han sido los más golpeados. Los niveles de producción industrial son los que se mantienen más rezagados frente a lo que habia antes de la pandemia", comenta César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

Sinembargo, elanalista lanzauna

que los proyectos surjan y se realicen, pues el solo financiamiento no garantiza que esto suceda, necesariamente, pues hay temas coyunturales y estructurales.

En los coyunturales se cuentan aspectos como las tasas de interés (que encarecen el financiamiento para la industria), el tipo de cambio y el comportamiento de la demanda, "El consumo está mejorando, pero este reacciona mucho más rápido que la producción en la industria, que es un rengión en donde las decisiones se demoran más. De fondo, en los problemas estructurales, siguen existiendo muchos cuellos de botella en asuntos como autorizaciones y trámites con el Invima, el ICA y, en general, burocracia para exportaciones. También hay un asunto de confianza, que es un terreno en donde no hemos visto un cambio de chip", explica Pabón. Y agrega que "es importante que en las mesas que están realizando entre empresas y Gobierno se priorice la agenda sobre estos sectores".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que hay una meta de 500,000 créditos para microempresas industriales y que, en muchos casos, se podría acceder a estos con tasa compensada.

### La vivienda

Tras dos años para el olvido, la segunda mitad de 2024 podría leerse como un punto de inflexión para un sector que padeció especialmente el trago amargo de una pandemia, una inflación galopante e incrementos históricos en las tasas de interés.

Si bien los actores del sector mantienen el retrovisor en un exitoso 2022 (el sector ha perdido más del 40 % del mercado desde entonces), los constructores agremiados en Camacol (la Cámara Colombiana de la Construcción) prevén mejoras en indicadores como ventas de unidades, desistimientos y cancelaciones de proyectos en lo que resta del año.

Al respecto, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, dijo recientemente que las ventas netas de vivienda presentaron corte a julio de este año y que hoy hay un mejor panorama en materia de inflación, costos de la construcción y tasas de interés.

A la fecha, las tasas de créditos hipotecarios rondan el 10 % y, como lo resaltó Malagón, ya hay bancos prestando con intereses por debajo de la tasa de intervención del Banrep (10,75 %).

En las previsiones del Gobierno y la banca privada la vivienda recibirá \$8,8 de los \$55 billones adicionales en créditos anunciados en el acuerdo, y el Gobierno aclaró que la colocación se centraria en proyectos de mejoramiento de vivienda (remodelación de baños, cocinas o fachadas, por poner ejemplos) y no tanto en la compra de vivienda nueva.

En un país donde más de siete millones de predios requieren algún tipo de intervención, como lo indicó Bonilla, ministro de Hacienda, apostarles a los mejoramientos es también una forma de lograr una amplia dispersión de los créditos prometidos. "Seis mejoramientos de vivienda hacen el tamaño de una vivienda nueva", dijo el funcionario.

Para la exministra de Vivienda Catalina Velasco, aunque es positivo que el "pacto por el crédito" les apueste a la vivienda nueva y al mejoramiento, hace falta un tercer componente: crédito para la vivienda usada, "Hay familias que también están interesadas en este producto. Ojalá se incluya", afirmó la exfuncionaria.

Por su parte, desde los constructores se insiste en que también se fortalezcan las líneas de crédito constructor.

"Sí, los créditos deberían ir en crédito hipotecario de largo plazo, para que las personas tengan mayor capacidad de compra, pero también en crédito constructor, para que los constructores puedan permitirse tener precios más competitivos y trasladarles ese ahorro financiero a los compradores en una unidad de vivienda más barata", explica Luis Aurelio Diaz, presidente dei grupo empresarial Oikos.

Por último, es importante que en las mesas que se siguen realizando entre el sector privado y el Gobierno, parael caso de vivienda en particular, "se agilice y se facilite toda una agenda de trámites porque, hoy en día, los permisos para construir un edificio pueden tomar cerca de tres años, según cálculos de Camacol Bogotá. Si el panorama sigue siendo así, es muy dificil reactivar el sector",

/ Getty images

actualmente se dirigen a estos renglones, a \$249 billones en el siguiente año y medio.

Ahora bien, más allá del monto general (y de los instrumentos para conducir los recursos), ¿para qué deberia usarse este dinero? Cada sector tiene necesidades v posibilidades distintas. Miramos el escenario de la vivienda, el agro y la industria para esbozar cuáles podrian ser algunas prioridades para estas inversiones.

### JEP cita a exalcalde de Tame (Arauca), salpicado por alias Otonel

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a testimonio reservado al exalcalde de Tame (Arauca), Alfredo Iván Guzmán Tafur, en el marco de la investigación del macrocaso 06, el cual busca establecer la verdad y sancionar a responsables por el exterminio del partido Unión Patriótica, y el macrocaso 03,

relacionado con ejecuciones extrajudiciales.

Además de contar con información documental que conectaria al exalcalde con las investigaciones, Guzmán Tafur fue mencionado por el ex jefe paramilitar, y máximo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a través de una audiencia reservada desde Estados

En diálogo con este diario, Guzmán Tafur respondió que "es algo político, porque sí tuve roces con gente, pero yo con la UP no soy enemigo. Yo he sido desplazado de aqui de Arauca, me mataron a mi papá, a mi hermano, entonces yo no sé de dónde se desprende eso".

El exalcalde de Tame, Alfredo Iván Guzmán, responde que no tiene nada que ver con el exterminio a la Unión Patriótica.

## Judicial

La Andje ayudó a salvar los recursos

## Por gestión del expresidente de Fiduprevisora, Colombia casi pierde \$90.000 millones

Con una tutela se frenó lo que iba a ser el inminente pago, a unos empresarios del Valle, de tal cantidad de dinero, que John Mauricio Marín estuvo dispuesto a perder como director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles, en un proceso con arbitrariedades que ya está en poder de la Fiscalía.



JHOAN SEBASTIAN COTE LOZANO

cote e el espectador com a Sebas Cote95

Con \$90.000 millones pueden comprarse 30 penthouses en el exclusivo sector de El Poblado en Medellin, adquirir 70 autos Ferrari Portofino modelo 2019, o responder por el 12 % del presupuesto anual para gastos de una entidad pública como el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, una institución responsable por la salud y las prestaciones sociales de los más de 31.000 afiliados, en su mayoria mayores de 60 años, que conformaron el extinto sistema de ferrocarriles del país. John Mauricio Marin, quien fuera presidente de la Fiduprevisora en el gobierno de Gustavo Petro (2023-2024), es también el director general de ese fondo, pero, contrario a lo que se espera para su cargo, estuvo dispuesto a perder hasta \$90.000 millones en un proceso arbitral. Un caso que, como lo sentenció el Consejo de Estado tuvo "arbitrariedades", y que, incluso, está en poder de la Fiscalla.

El Espectador conoció un

cera del Consejo de Estado, que amparó los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del Fondo de Ferrocarriles, El expediente fue impulsado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) que, en sintesis, salvo a último momento a Colombia de pagar tal cantidad de dinero. El Consejo de Estado anuló una especie de fallo, denominado técnicamente como laudo arbitral, emitido en agosto de 2022 por la Cámara de Comercio de Cali, lugar donde los privados van a solucionar sus líos empresariales. La decisión revocada obligaba al Fondo de Ferrocarriles a pagarles \$90,000 millones a los empresarios valiunos de Zalka S.A.S. Estos últimos son conocidos en la región por sus proyectos inmobiliarios y de caña de azúcar, pero también, por representar a los socios y quedar a cargo de las obligaciones de la extinta Clinica Santiago de Cali, liquidada en 2021 por millonarias v asfixiantes deudas.

Para entender el caso, hay que remontarse a 2013. Entonces, el Fondo de Ferrocarriles le entregó un contrato por \$27,000 millones a la Clínica Santiago de Cali, para que, por un año, prestara servicios integrales de salud a sus afiliados



John Mauricio Marin fue citado a control político en el Congreso / Gustavo Torrios.

Los descubrimientos de la Andje con respecto al expediente la llevaron a presentar un oficio a la Fiscalía para la investigación de "presuntos hechos delictivos", cometidos por miembros del Fondo de Ferrocarriles, los exsocios de la Clínica Santiago de Cali, y prestigiosos árbitros de la Cámara de Comercio de Cali

tación de los servicios, el Fondo de Ferrocarriles quiso liquidar el contrato, pero la Clinica Santiago de Cali no aceptó, pues las cuentas no cuadraban, en su concepto, y aseguró haber sufrido pérdidas que la afectaron y que habrian sido cruciales para, luego, declararse en quiebra. En 2015, no obstante, el Fondo de Ferrocarriles logro reciente fallo de la Sección Ter- en el Pacifico. Al finalizar la pres- que la Superintendencia de Salud deudas y solicitó ser parte de un sociedad inmobiliaria recibiera

mediara y concluyera que las reclamaciones de la Clinica eran infundadas y, con ese pronunciamiento, se firmó el paz y salvo final del contrato, en formato de resolución. No hay registro de que la Clinica haya interpuesto algún recurso judicial para dar vuelta a esa decisión.

Luego de ello, en 2016, la Clinica Santiago de Cali se ahogó en

proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, para acreditarse como una empresa viable a futuro y que podía ser rescatada. Por esa fecha, las tapas de los diarios señalaban que, para salvarse, la clínica tuvo que convertirse en una inmobiliaria. Ahí es cuando entra a esta historia Zalka S.A.S., reconocida en el sector de los bienes raíces del Valle, que quedó como cesionaria de la clinica, a cargo de sus derechos y obligaciones. Sin embargo, como logró probar la Andje, durante el proceso de reorganización ante la Supersociedades, la clínica nunca registró créditos litigiosos a favor de los socios de Zalka S.A.S. Es decir, no se acordó que la



Compromiso arbitral en el que Marín accede a entrar en una disputa judicial, la cual, como se demostró, pudo haberse evitado desde el principio / Arches El Espectado



dinero por concepto de sentencias judiciales. Aun así, no se quedaron de brazos cruzados con su reclamación sobre el contrato de 2013, e iniciaron un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Cali. Y. ahi es cuando entran pesos pesados en este expediente.

El expresidente de la Fiduprevisora, John Mauricio Marín, aceptó a finales de 2021, como director general y con el visto bueno de su comité de defensa judicial, someter al Fondo de Ferrocarriles a la controversia arbitral. Todo un error, como se explicará a continuación. En agosto de 2022, el tribunal elegido por la Cámara de Comercio de Cali dio a conocer su laudo arbitral en contra de Ferrocarri-

millones a los socios de Zalka S.A.S., a pesar de que ellos no tuvieron nada que ver con el contrato de 2013, y sin ser beneficiarios de créditos litigiosos. La decisión la tomaron prestigiosos árbitros en el gremio empresarial: Oscar Yezid Ibañez Parra, quien trabaja paro la firma internacional Dechert LLP en Paris y Washington; Lyda Mercedes Crespo Ríos, secretaria de tribunales en las cámaras de Comercio en Bogotá y Cali, así como profesora en las Universidades Javeriana y San Buenaventura; y Eugenio David Martinelli, sin tanta trayectoria, pero con antecedentes como contratista del Estado.

Con semejante laudo millona-

se remangó e intervino con la acción de tutela. Según encontró probado el Consejo de Estado, los árbitros Ibáñez Parra, Crespo Rios y Martinelli quedaron retratados cometiendo "arbitrariedades". El Consejo explicó que, al contrario de lo que planteó el trío de juristas, los socios de Zalka S.A.S no están legitimados para recibir un solo peso del Fondo de Ferrocarriles. Para empezar, para cuando John Mauricio Marin firmó el pacto arbitral y se sometió la controversia a laudo, la Clínica ya estaba liquidada. El regaño del Consejo por no haber advertido tal error fue así: "Esa interpretación de la norma se antoja arbitraria, pues no responde a parámetros de mínima

reprochó haber malentendido el mismisimo Código Civil, pues, en Colombia, si una persona juridica desaparece, sus socios no están legitimados para demandar a nombre de aquella, y "menos aún recibir las condenas impuestas en sentencia judicial".

"Cuando se disuelve y liquida una persona jurídica no es posible tratar a sus exsocios como una suerte de herederos, y eso fue justamente lo que hizo el Tribunal y censura esta Sala", concluyó el Consejo. Esos exsocios son Edgar Salazar Castelblanco, Juan Manuel Salazar Castelblanco, Lina Marcela Salazar Castelblanco, Yolanda Rivera de Salazar y Guillermo Villalobos Salazar. Según el fallo conocido por El Espectador, ahora el Consejo les ordenó a los mismos árbitros de la Cámara de Comercio de Cali proferir un nuevo laudo, que si tenga una correcta aplicación del Código Civil, y presentando un "análisis serio y riguroso de la responsabilidad contractual y de quienes están habilitados para formular pretensiones con fundamento en ésta". Tienen hasta el 30 de agosto de este año.

Este diario consultó al director de la Andje, César Palomino, quien celebró que el Consejo de Estado haya tenido en cuenta la acción de tutela, que es una medida excepcional y que busca proteger de manera inmediata derechos fundamentales. "Esta decisión es un referente en materia de protección al derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las entidades públicas, sin dejar de lado el impacto frente a la protección de recursos públicos. En la Agencia tenemos el compromiso absoluto de cuidar el patrimonio público. Por eso acudiremos a todos los mecanismos necesarios, cuando de proteger los recursos de los colombianos se trate", señaló,

Además, El Espectador solicitó una respuesta por escrito al expresidente de la Fiduprevisora, Marín, pero al cierre de esta edición impresa, no recibió respuesta. Una vez llegue la información, este diario procederá a registraria en su página web.

La historia, no obstante, no termina ahí. Los descubrimientos de la Andje con respecto al expediente la llevaron a presentar un oficio a la Fiscalia para la investigación de "presuntos hechos delictivos", cometidos por miembros del Fondo de Ferrocarriles. los exsocios de la Clínica Santiago de Cali, y los prestigiosos árbitros de la Cámara de Comerles, y le ordenó pagar los \$90.000 rio en contra del país, la Andje razonabilidad jurídica". Y les cio de Cali. El oficio fue allegado asi lo asume.

directamente a la oficina del exfiscal general Francisco Barbosa, pero, no pasó, ni ha pasado nada. "¿Por qué razón el Tribuna! resolvió a favor de los demandantes cuando no tenían legitimidad para ello?", le preguntó la Andje a la Fiscalía, "La presente información se remite en defensa de los intereses y patrimonio de una entidad pública del orden nacional, condición que reúne el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales", concluye el oficio conocido por este diario.

Asi mismo, la pregunta que la Andje le hizo a la Fiscalia sobre Marín reúne momentos clave del caso: "Si el contrato estaba liquidado desde 2014, si el Fondo se declaró a paz y salvo con la sociedad, si sobre el acto administrativo de liquidación no se emprendió ningún tipo de actuación judicial o administrativa, si para enero de 2022 ya no era procedente ninguna acción por haber operado el término de caducidad, y la sociedad Clínica Santiago de Cali había sido liquidada por orden de la Superintendencia de Sociedades, ¿por qué razón, a pesar de ello, el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles decidió suscribir un compromiso arbitral con quienes en el pasado fungieron como socios de la Clinica liquidada y que no fueron adjudicatarios de ningún crédito en el proceso de liquidación de aquella?". La respuesta la tiene, ahora, la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo.

Así las cosas, a menos de que algo extraordinario ocurra, Colombia se salvó de pagar \$90.000 millones del Fondo de Ferrocarriles y los árbitros de la Câmara de Comercio de Cali tomarán una decisión en derecho. No es, precisamente, el mejor presente para John Mauricio Marin, quien a finales de mayo pasado renunció a su puesto en la Fiduprevisora, entidad que gestiona, maneja y administra recursos como los de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo del Magisterio (Fomag). La masa de maestros del país puso su nombre en el ojo del huracán, pues cerca de 800.000 afiliados al sistema de salud se quedaron sin el servicio, por cuenta de la cancelación de contratos a prestadores de servicios. Esta ficha del Partido de la U, incluso, fue citado a debate de control político en el Senado. Ahora, Marín quedó envuelto en un expediente, por poner en riesgo recursos de la entidad que dirige, lo cual podría tener consecuencias penales, si la Fiscalia

### Corte Constitucional le da luz verde al Acuerdo de Escazú

La Sala Plena de la Corte Constitucional anunció en la noche de ayer "el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una Ley que aprueba un tratado internacional, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo de Escazú satisfacen los requisitos previstos en

la Constitución y la Ley para el efecto". De esta manera, el máximo tribunal aprueba el Acuerdo de Escazú que firmó Colombia en el 2019. Este tratado busca la participación pública y el acceso a la información y a la justicia respecto a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. También busca refrendar el compromiso por establecer un

entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente. Con ponencia de Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, la Corte concluyó que en el trámite legislativo que surtió la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú, "no era necesario agotar la consulta previa". Tampoco, continúa el tribunal, tenía que tramitarse como lev estatutaria.

La Corte Constitucional, por unanimidad, aprobó el Acuerdo de Escazú.

## Politica

Se avecina la votación en sala plena

## Estos son los puntos claves de la ponencia que agitó el expediente Petro en el CNE

El documento insiste en formularle cargos al presidente en calidad de candidato, un camino que el mandatario ha catalogado como inconstitucional. La Casa de Nariño evalúa cuáles son sus posibles alternativas para su defensa.



LAURA C. PERALTA GIRALDO

lperalta delespectador com A @LauraPeraltaG

Después de estar 'congelada' por casi cuatro meses y tras ser revisada jurídicamente con lupa, este jueves inicia el estudio de la ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que busca formularle cargos y abrirle una investigación al presidente Gustavo Petro por presuntamente haber violado el tope de gasto en campaña. Son \$5.400 millones los que no les cuadran a los dos magistrados investigadores, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).

Los despachos de ambos magistrados empezaron a mover nuevamente el caso contra el jefe de Estado el mismo día en el que se conoció que el Consejo de Estado ratificó al CNE para investigar la campaña que llevó a Petro al poder, pero dejó claro que solo la Comisión de Acusación de la Cámara podría llegar a acusarlo.

Solo horas después de la respuesta del alto tribunal, que se conoció públicamente el pasado 23 de agosto, los togados le pidieron a la Secretaria del CNE que agendara con la menor brevedad el estudio en sala plena de su ponencia de 350 páginas, a la que tuvo acceso El Espectador. Esto, para que los otros siete magistrados tomen una decisión: votar a favor o en contra de la formulación de cargos a Petro, su gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otras personas vinculadas a la "campaña del cambio".

Pero la votación no tendrá la misma velocidad, y así lo reconocerían los dos despachos a cargo de la indagación que se abrió desde inicios de 2023 y que guarda coincidencia con las que realizan el Congreso y la Fiscalía General, que este miércoles iniciaron a recaudar material probatorio.

Lo más seguro es que este jue-

ten agenda y lleguen al punto de la ponencia Petro, pospongan la votación, pues alguno ellos solicitaria el extenso do cumento para revisarlo a detaile.

Así, el expediente comenzará a circular de despacho en despacho, e incluso algunos podrían hacer observaciones y pedir modificaciones. Cada magistrado tiene aproximadamente dos semanas para leer la ponencia antes de devolverla.

Según fuentes cercanas, es casi seguro que el documento, que contiene los libros contables de la campaña, facturas de gastos y testimonios como los de Roa, Laura Sarabia, la directora del Dapre, y de algunos testigos electorales, lo pedirán tres togados. Estos son Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde), cuya votación sería a favor del presidente y contra la ponencia. Solo con la petición de estos tres, la votación de la ponencia se aplazaría por al menos dos meses.

Este tiempo, piensan algunos, aunque dilataria la votación, serviria para tratar de convencer a los indecisos, pues se necesitan mínimo seis votos para tomar cualquier decisión, sea formular o archivar.

Hasta el momento están claros los tres que votarian contra la ponencia, y a favor están los de los dos investigadores y los de tres magistrados: César Lorduy (Cambio Radical), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Maritza Martinez (Partido de la U), y actual presidenta del CNE.

Además, está por verse cuál será el posible movimiento que haga la Casa de Nariño para desestimar la ponencia que habla de una violación del tope de gasto, que para 2022 estaba estipulado en \$41.000 millones.

El 'primer round' parecen haberlo ganado los dos magistrados del CNE, luego de que no estuvieran obligados a trasladar todo el caso a la Comisión de Acusación, tal como lo solicitaron los tres investigadores de Petro de dicha célula legislativa, argumentando facultades. Tampoco tuvieron que hacer grandes



Si la ponencia contra Petro logra votación mayoritaria se iniciaria una investigación formal. / AP



estudiará este jueves, en comparación con la primera que radicaron en mayo v que estuvo siendo estudiada por el Consejo de Estado.

Y las peticiones que hicieron desde la defensa, para archivar el caso, tampoco surtieron efecto.

Sin embargo, lo más significativo es que Ortiz y Prada marcaron un precedente, pues por primera vez el CNE tiene la puerta abierta gos contra un presidente, aunque ambos digan que es en calidad de candidato a la Presidencia.

Por lo mismo, la disputa entre si el CNE tiene o no la facultad para esto puede no haber terminado aún. En varias oportunidades, el mismo presidente Petro ha dicho que esta alternativa seria algo completamente inconstitucional. Y en su momento, luego de ves, cuando los magistrados ago- modificaciones a la ponencia que se para investigar y formular car- que se radicara en mayo la primera Estado y de su defensa.

ponencia, se radicalizó su discurso sobre una presunta persecución a su gobierno, llevándolo incluso a hablar de una posible Asamblea Nacional Constituyente.

Ahora bien, la ponencia en ningún momento hace mención de una separación del cargo de presidente, en caso de llegarse a corroborar que se violaron los topes, pues esto solo lo podría hacer el Congreso a través de un juicio político que iniciaria, precisamente, en la Comisión de Acusación, que también adelanta procesos. Eso si, en la ponencia se habla de posibles sanciones contra el gerente de campaña, auditores, e incluso contra el partido Colombia Humana, que en 2022 le dio el aval a Petro para competir por la Presidencia.

En todo caso, la ponencia, aunque salió de su primer congelamiento, podria volver a estancarse en las siguientes semanas, cuando sea solicitada para su estudio por varios magistrados y cuando se conozcan las posibles respuestas del jefe de

### La Vicepresidencia presentó su programa oficial "Hambre cero"

El gobierno de Gustavo Petro presentó este miércoles el programa "Hambre cero", cuya ejecución está liderada por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez.

La presentación se realizó en Cartagena, Bolívar, y no contó con la presencia de Márquez debido a unos chequeos médicos

que se realizó en Cali. El jefe de Estado tampoco estuvo en el acto oficial.

Si bien la primera fase se aplicará en Bolívar a través de la entrega de 600.000 raciones de comida y llegando con provisión de alimentos a 12 municipios del departamento, desde el Ejecutivo advirtieron que se quiere aplicar en todo el país.

De acuerdo con la Vicepresidencia, el programa se extenderá a nivel rural en regiones de La Guajira, Chocó, Vichada, Nariño, Cauca, Montes de Maria, Catatumbo, Amazonas, región del Ariari y el Nudo de Paramillo, y en ciudades capitales, aparte de Cartagena, también será llevado a Medellín, Bogotá, Cali, Buenaventura, Cúcuta, Popayán y Quibdó.

Esta iniciativa la lidera Francia Marquez desde el Ministerio de la Igualdad. Comenzó en Bolívar y se busca aplicar en todo el país.

### Política

Ya radicó algunos proyectos

## Gobierno comenzó a cazar los votos indecisos para mover su agenda

En las comisiones primeras y séptimas de Senado y Cámara hay 98 congresistas, de los que al menos 25 están en el Ejecutivo. Ahora tiene que convencer a unos 30 más para tener éxito con sus proyectos en esta legislatura.



LEGNARDO BOTERO **FERNÁNDEZ** 

(botero illelespectador.com ₹ #LeoBoteroF94

El Gobierno ya comenzó en forma, con la radicación de sus primeros proyectos de la legislativa, a buscar los votos de los indecisos e, incluso, de quienes se han opuesto para poder tramitar sus reformas en el Congreso. Y es por eso que sus baterías están enfiladas en un par de comisiones que son determinantes.

En efecto, el ministro del Interior. Juan Fernando Cristo, empezará a probar su capacidad de diálogo como vocero político del "Gobierno del cambio" en el Congreso. Al respecto, dice que se deben dar discusiones desde el respeto y evitar "los fantasmas", refiriéndose a las criticas a la jurisdicción agraria por, supuestamente, revivir la llamada "expropiación exprés".

Más aliá de la particularidad de cada uno de los proyectos, que las voces de preocupación lleguen no solo de opositores, sino de congresistas declarados en independencia y a los que el Gobierno debe poner de su lado- es un buen termômetro de como empiezan a perfilarse las discusiones que se darán en el Legislativo.

Aunque Cristo asevera que el Gobierno no hace cálculos, se trata Hernández.

de un asunto tan matemático como político. Loprimero se puede entender al mirar la composición de la Primera en el Senado, que está pendiente de que se programe la discusión de la jurisdicción agraría. De los 21 senadores que hoy tiene la Comisión (son 22, pero Rodolfo Hernández renunció al Congreso), el Gobierno tiene por lo menos cinco votos fijos: cuatro del Pacto Histórico y uno de Comunes.

En la oposición hay también cinco: los tres de Cambio Radical y dos del Centro Democrático. Hay que decir que esos cinco son de personajes tan visibles como Paloma Valencia y Maria Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y Carlos Fernando Motoa y David Luna, de Cambio Radical

En lo político, siguiendo con la jurisdicción, debe enfrentarse a las criticas por la expropiación exprés, que la Corte Constitucional tumbó del Plan Nacional de Desarrollo. Una discusión que no es menor, porque congresistas del oficialismo aseveran que la reforma agraria es "del corazón" del Gobierno actual.

Con eso dicho, este debe avanzar en las negociaciones con los otros 10 parlamentarios para conseguir los apoyos necesarios. Ariel Ávila, de Alianza Verde y presidente de la Comisión, es parte del bloque de ese partido que respalda al Gobierno. El otroverde es, no obstante, uno de los opositores férreos del petrismo: JP

### Así está el respaldo en las comisiones claves para el gobierno



Estos son los cálculos que tiene el Gobierno en las comisiones más claves del Congreso. / El Espectador

Por ello el jefe de la cartera, siguiendo la advertencia del presidente Gustavo Petro de "dar una batalla por el cambio", se ha reunido con los partidos de todos los sectores.

Maria Fernanda Carrascal. representante del Pacto Histórico y quien está en la Séptima de la Cámara, se atreve a hacer una proyección con una propuesta que ya fue aprobada en primer debate: la reforma laboral, que está pendiente de surtir su segundo debate en la plenaria de la Cámara.

Y eso que la representante asegura se corresponde, de una u otra forma, con una opinión que tiene la también representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, y cada vez más crítica con el gobierno. Que

El Gobierno cuenta con al menos 35 votos seguros en las comisiones Primera y Séptima de Senado y Cámara para pasar proyectos claves de esta legislatura.

el debate empiece a ser más técnico que político se entiende en que, a partir de marzo del año entrante, cuando los legisladores retomen sus tareas en el Congreso estarán con otro objetivo claro: las parlamentarias de 2026. A juicio de Juvinao, "algo que pasa en todos los gobiernos cada cuatro años es que el Congreso, que cuando se va acercando la campaña, empieza a tirarle más duro al Gobierno".

Esas discusiones incluyen, por ejemplo, la reforma a la salud, que el Gobierno aún no ha presentado, con el amague de que ya el articulado está listo, pero que está pendiente del aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Esas dos reformas que son los que, hasta el momento, están más avanzados tienen como protagonistas a las comisiones Primeras, que define asuntos relacionados de manera directa con la Constitución, y la Séptima, que aborda temas como la salud y los temas laborales.

En todo caso, la tensión es palpable en los pasillos del Capitolio. Muestra de ese nerviosismo se dio en la reunión que sostuvo, a final de la tarde, la bancada de independientes en la Cámara. En un momento, según contaron a El Espectador, la representante Katherine Miranda

tura, Martha Carvajalino, por el temoralrededordela "expropiación exprés". Al término del encuentro, la congresista verde negó que se tratara de algo distinto a la "vehemencia" propia de esos debates.

Por

15

convencer:

Algo que también dijo Miranda, y que también muestra cómo los ánimos están caldeados, es el hecho de que, desde la independencia, critican que aún no se conozca el articulado de la anunciada reforma a la salud (que se hundió antes).

La preocupación, dijo otro parlamentario de los independientes y con los que el Gobierno deberá dialogar, es que no está claro si tendrá mensaje de urgencia o no. Si lo llega a tener, a juicio de esa persona, se perderia cualquier margen de maniobra para evaluar y cambiar el articulado de la reforma a la salud, "Lo que queremos es una silla en la conversación", asevera.

De esa forma, Cristo se encuentra a una jornada casi que maratónica en los próximos meses, cuando deberá seguir conversando con casi todas las bancadas que quieran sentarse con el Gobierno (el Centro Democrático ya dijo que no lo hará), Mientras tanto, corre contra el reloj en una legislatura corta y que estara, desde principio del año chocó con la ministra de Agricul- entrante, por las elecciones de 2026.

### CIDH denunció represión venezolana ante la OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el miércoles ante la Organización de Estados Americanos "la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución politica" poselectoral en Venezuela, donde volvieron a registrarse arrestos en el marco de las movilizaciones convocadas por la

oposición.

En la sesión en la OEA, Brasil, Colombia y México no hicieron uso de la palabra, que prefieren mediar fuera. Uruguay, en cambio, estableció un paralelismo con las tácticas de castigo colectivo del nazismo.

"Sippenhaft era el método que usaban los nazis al perseguir a los familiares de los

judios para judicializarlos a ellos también. Y delito ninguno. Ese es el delito de (la periodista) Ana Carolina Guaita Barreto que la quieren canjear por su madre (la política) Xiomara Barreto. Delito: ser venezolana. Mismo método, cero diferencias", afirmó el embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala, quien pidió firmeza.

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este miércoles que hará "ceder" al chavismo gobernante.

## Internacional



El embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos, Washington Abdala. / DEA

CAMILO GÓMEZ **FORERO** 

cgomez-a-elespectador.com

Hace unos dias, con su intervención en la Organización de Estados Americanos, Washington Abdala tuvo una suerte de déjà vu. Por primera vez, desde que dejó de ser presidente del Pariamento uruguayo, los reflectores volvieron a él y la prensa hizo eco de cada una de sus palabras, solo que ahora resonaban en todo el continente.

"No me interesa estar bajo los reflectores. Solo me interesa ayudar a Venezuela", dijo el embajador uruguayo ante la OEA.

Pero tampoco le interesaba quedarse callado. Le daba una total "vergüenza" que la OEA no saliera con nada. Entonces lo soltó todo: "Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo, y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica... (es) una dictadura oprobiosa... ¿Qué no entiende usted, señor Maduro?". afirmó. Su tono elevado y contundente, sin perder la serenidad, caló en miles de personas que están agotadas.

Aunque no lo haya buscado, se volvió un referente diplomático Entrevista con Washington Abdala

### "Cada muerto en Venezuela es el universo"

El embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala, habló sobre la relación de su país con Venezuela, que salió de nuevo a las calles para marcar un mes de este nuevo período de crisis.

sigue en Caracas. El miércoles volvió a intervenir, otra vez aplaudido en el exterior: "Cada muerto en Venezuela es el universo, cada torturado es una vergüenza para nosotros y para el mundo", señaló. En entrevista con El Espectador, habló de la cercanía de su país con Venezuela.

### ¿Cual fue su primer acercamiento con Venezuela?

Para los uruguayos es un tema que viene de lejos. Durante la dictadura uruguaya una maestra, Elena Quinteros, intentó refugiarse en la embajada venezolana en Montevideo, y yo vivía a dos cuadras y para consultar sobre la crisis que media de ahí. Eso terminó siendo

un drama muy importante, porque ella terminó desaparecida. Ese fue el primer enlace que tuve con Venezuela, que rompió relaciones con Uruguay. Así empezó toda una historia que tenía que ver con ese país que cobijaba a los exiliados que salían de Uruguay. La historia, por allá en los 70, era al revés: era una Venezuela magnánima y generosa que miraba con mucha admiración intelectual: tenían literatura, filosofia, universidades... se veía como un mundo indestructible.

### Cuando empezó esta crisis a pronunciarse más, por allá en 2015, ¿que pensó?

Chávez, y era un histrión carismático con una enorme capacidad de seducir. Yo decia: "Capaz que no es lo que dicen'. Al principio. Luego tuve dudas, porque cuando estaba en su fase final empecé a ver a gente muy confiable que decia que birlaron una elección y otra. Me informé más. Y valode Maduro fue muy evidente. No tenía una legitimidad de origen. Ahi dije que iba a ser muy dificil, pero nunca me imaginé que fuera tan dificil. Y luego me pasó que, y me da vergüenza, en muchos momentos creí que caia Maduro. Tuve actos de ingenuidad porque parecía que se daban las condiciones, pero me equivoqué.

#### Maduro quiere alargar esto hasta que llegue el desinterés. ¿Qué se puede hacer frente a esa estrategia?

Probablemente, en estos cinco meses la efervescencia vaya aumentando entre la narrativa y la contranarrativa, Maduro, Padrino, Cabello y la familia Rodríguez jugarán a cerrarse y aguantarse como se pueda, porque además tampoco está claro de que alguno tenga vocación de irse. Están en una encerrona que ellos mismos han ido construvendo. Pero esta vez hay más gente en la comunidad internacional activándose. Aumenta el grado de insistencia y de enojo. Si uno mira a Maduro, secuencialmente, da la impresión de que está nervioso y Tenia dudas al principio. Veias a fuera de sí. Por eso hay que seguir colectivo.

El miércoles, la OEA trató los crimenes de lesa humanidad de Maduro en una sesion que no fue respaldada por Brasil, Mexico y Colombia.

con el reclamo y el activismo. Esta semana transitamos una reunión para que la CIDH nos informe de los crimenes. Sé que los cancilleres están reunidos y van buscando más miembros del, lo que llamo, "club de lo correcto kantianamente". No estoy seguro de adónde vamos a llegar, pero seguro será mejor si estamos juntos.

### Llega su intervención en la OEA. ¿planeó desde antes lo que iba a

No. Ese dia entré a la sesión escéptico. No creía que iba a haber mayoria. En simultaneo, los cancilleres de la región estaban votando en Santo Domingo por hacer una declaración. A mí entonces me daba como vergüenza, porque estos tipos estaban haciendo todo eso allá y nosotros, que somos los dependientes, no tenemos la capacidad de redactar nada. Me sentía mal. Entonces empezó la sesión y cada quien fue diciendo sus cosas de manera suave. Me había borrado de la lista para "campanear" la sesión, por miedo a que no estuvieran los votos. Cuando avanza la sesión, y veo que se empieza a distender la cosa, me incluyo de nuevo. No tenia texto. Apenas tenía el contexto. No es que estuviera improvisando, lo tenía todo en la cabeza.

### Edmundo González, otro diplomático, recibió muy bien sus palabras. ¿Qué opinión le merece?

Fue un enorme acierto encontrarlo a él. Creo que cuando proscriben a Maria Corina y encuentran a Edmundo como candidato hay allí un binomio que es espectacular, como la de Julio César y Marco Tulio Cicerón. Hay uno que influye con sus ideas y su activismo, y otro que representa la gestión. Hay alguien que alimenta desde un lado emocional este colectivo, y otro desde el territorio de cierta racionalidad y mesura. Además, el propio régimen no lo vio venir. Me dicen que los Rodríguez no advirtieron bien que él podía tener estar estas condiciones. El tiene esa caballerosidad, ese estilo de ser que transmite una gran paz interior y una gran templanza. Pero también tiene mucho coraje para ponerse ese saco y tener la hidalguía para convertirse en un vértice de ese movimiento

Conforme con la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, solo en lo corrido del año se tiene registro de 136 amenazas a periodistas en el país, 31 casos de acosos judiciales, 46 estigmatizaciones y 2 asesinatos. Sin embargo, se reconoce que existe un subregistro.

El 72 % de los 373 periodistas encuestados por la Defensoría del Pueblo fueron víctimas de algún tipo de transgresión en el ejercicio de su profesión, siendo las principales vulneraciones reportadas: amenazas (45%), acoso (35%), y ataques cibernéticos (25%).

De acuerdo con el informe, el 60 % de los consultados afirmó que las vulneraciones han limitado temas que pueden cubrir, o fuentes a las que pueden acceder, al punto de que el 45 % ha considerado dejar el periodismo debido a la inseguridad y a los riesgos que enfrentan.



Contenido desarrollado en alianza con la Defensoria del Pueblo





CRISTIAN CAMILO PERICO MARIÑO

cperico e el espectador com a Cristian\_perico

El pasado 13 de agosto, la Defensoría Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo expuso los resultados del informe "Vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas en Colombia". En este documento se reveló que el 72 %, de los 373 periodistas encuestados, fueron víctimas de algún tipo de transgresión en el ejercicio de su profesión, siendo las principales vulneraciones reportadas: amenazas (45 %), acoso (35 %) y ataques cibernéticos (25 %).

Un escenario en el que el informe denota la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de quienes ejercen el periodismo en el país, a fin de asegurar el libre ejercicio del oficio y el derecho a la información de la ciudadanía, pues el 60 % de los consultados afirmó que las vulneraciones han limitado temas que pueden cubrir, o fuentes a las que pueden acceder, al punto de que el 45 % ha considerado incluso dejar el periodismo debido a la inseguridad y a los riesgos que enfrentan.

### Los desafios de ayer y de hoy

Para hablar al respecto y sobre ¿cómo fortalecer la protección y promoción de los derechos de los periodistas en Colombia?, desde El Espectador realizamos un conversatorio, transmitido por redes sociales, con Jorge Cardona, exeditor general del medio, y Daniel Chaparro, asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-.

De acuerdo con los panelistas, las cifras de la Defensoria del Pueblo reflejan la necesidad de mejorar la protección, particularmente de aquellos que trabajan en contextos de alto riesgo: "Es fundamental que se reconozca que los periodistas en las regiones están en la primera línea de fuego, enfrentando amenazas que ponen en riesgo no solo su labor, sino su vida misma. Necesitamos politicas que reconozcan estas realidades y actúen en consecuencia", afirmó Chaparro en medio de la plática, en la cual también se abordó cómo la autocensura se ha convertido en solamente a los registros oficia- periodistas en Colombia es una 160 periodistas han sido asesina- persona.



De izquierda a derecha: Jorge Cardona, exeditor general de El Espectador; Cristian Perico, periodista de este diario, y Daniel Chaparro, asesor de la FLIP. Sebastian López importunti

Desafíos de la libertad de expresión en Colombia

## "Es urgente que se proteja a los periodistas": llamado a la acción institucional

Desde El Espectador discutimos la importancia del papel de las instituciones del Estado en la protección de quienes se ven amenazados por informar, destacando la necesidad de fortalecer políticas públicas y de crear mecanismos de alerta temprana para combatir la impunidad y mejorar las condiciones laborales.

una medida de protección para muchos comunicadores, quienes optan por esta via para evitar represalias. Esta situación, según los expertos, debilita la función del periodismo como vigilante del poder y defensor de la democracia.

Escenario en el que cabe señalar que, conforme con las métricas de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, solo en lo corrido del año se tiene registro de 136 amenazas a periodistas en el país, 31 casos de acosos judiciales, 46 estigmatizaciones y 2 asesinatos, haciendo referencia



Reviva el conversatorio escaneando este código QR.

les; pero reconociendo que existen más casos que se desconocen.

"La realidad que enfrentan los

de las más dificiles en América Latina. No es solo la violencia fisica la que nos preocupa, sino también la violencia estructural y la falta de garantías para ejercer un periodismo libre e independiente. La impunidad en los casos de colegas es uno de los mayores obstáculos para la libertad de prensa, es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad y garantice la protección efectiva de los periodistas para que puedan realizar su trabajo sin miedo a represalias", aseveró Cardona.

Llamado de atención que se debe a que, desde 1996, más de dos en Colombia, cifra que refleja la gravedad del riesgo que enfrentan los comunicadores en el país, con un agravante denunciado por el vocero de la FLIP: "la mayoría de estos casos siguen en la impunidad, lo que perpetúa el ciclo de violencia y amenaza la continuidad del oficio".

#### El papel de las instituciones en la protección

Durante el evento, se discutió el rol de las instituciones del Estado en la protección de los derechos de los periodistas. Aunque, si bien existen mecanismos como la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de brindar seguridad a los comunicadores en riesgo, los participantes señalaron que estas medidas son insuficientes y, en muchos casos, tardías.

Los panelistas coincidieron en que es necesario fortalecer estas instituciones, dotándolas de más recursos y capacidades para responder de manera oportuna y efectiva a las amenazas, todo esto con miras a que el Estado garantice la justicia en los casos de agresiones contra periodistas para que la impunidad no siga siendo un problema recurrente. "Las instituciones deben asumir un rol activo y efectivo, ya que la falta de respuesta adecuada solo agrava la situación y perpetúa la impunidad", explicó Daniel Chaparro.

Es así como, entre las propuestas planteadas, se mencionó la necesidad de implementar políticas públicas que no solo protejan a los periodistas en situaciones de riesgo, sino que también promuevan un ambiente de trabajo seguro, libre de presiones y que garantice mejores condiciones laborales. En mira a ello, se planteó la creación de un sistema de alerta temprana, que permita reportar amenazas de manera anónima y recibir protección inmediata. Además, se sugirió la conformación de una red de apoyo entre periodistas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, para garantizar que los comunicadores no enfrenten estas amenazas en soledad.

Así mismo, se hizo un llamado a los medios para que adopten politicas internas de protección, que incluyan desde la provisión de equipos de seguridad hasta el apoyo legal y psicológico para quienes enfrentan situaciones de riesgo; porque informar no le debe costar la vida a ninguna



Una iniciativa de:



EL ESPECTADOR

www.elespectador.com/ambiente/bibo/

Facebook.com/BIBOCol 💓 @BIBOCol 😅 bibocol 📇 BIBOCol

Pueden ayudar a priorizar áreas protegidas

## Las claves que nos dan las aves migratorias para proteger los ecosistemas

Durante años, las aves han sido entendidas por la ciencia como bioindicadores del estado de los ecosistemas. Con esta premisa, Audubon Américas ha desarrollado programas en torno a los movimientos de estas especies, entre ellas las iniciativas Conserva Aves y Americas Flyways Initiative (AFI), para ampliar las áreas protegidas y mejorar la toma de decisiones de los gobiernos nacionales y del sector privado, todo con el objetivo de beneficiar a la biodiversidad, a las aves y a las personas.

### REDACCIÓN BIBO

Una de las formas en las que los científicos han buscado pistas sobre el estado de los ecosistemas, en relación con los impactos de la actividad humana, ha sido investigando lo que pasa con las aves. En Colombia, el país del mundo con mayor diversidad de esta clase del reino animal, su estudio ha servido para investigar la presencia de mercurio en la naturaleza, como también para entender los efectos de la pérdida de hábitat en diferentes zonas del país.

De esta manera, la investigación de las aves ha dado paso a varias alertas sobre la degradación de los ecosistemas y la pérdida de vida en la Tierra. Por ejemplo, un estudio reciente encontró que alrededor del 12 % de las especies de aves que han habitado el planeta se han extinguido a causa de la actividad humana, lo que supone el doble de estimaciones anteriores. Los principales factores detrás de estas extinciones fueron la deforestación, la caza excesiva, los incendios y las especies invasoras.

Estas amenazas continúan presentes en el continente y en Colombia. En el país, de las más de 1.900 especies registradas, 138 están catalogadas con algún grado de riesgo de extinción, según la última actualización del SiB Colombia (la principal red de información sobre la biodiversidad en el país).

En este contexto, las aves migratorias son unas de las especies más amenazadas, pero también las que nos puedan dar más pistas al servir como bioindicadores sobre cómo conservar la naturaleza. Estas especies, que dependiendo de la temporada del año buscan temperaturas más amigables en las playas o

dales de Centroamérica o de las regiones Andina y Pacifica, son unas de las afectadas más visibles cuando un ecosistema desaparece o se está degradando.

Entendiendo estas dinámicas, Audubon Américas, el brazo hemisférico de la ONG de conservación National Audubon Society, ha desarrollado instrumentos para estudiar estos fenómenos y mejorar la toma de decisiones informadas de gobiernos y del sector privado en torno a la conservación de la naturaleza. Un ejemplo de esto ha sido la creación de una serie de herramientas que permiten priorizar áreas protegidas o para tener en cuenta en el desarrollo de proyectos con base en el bienestar de las aves.

"Hay aves en prácticamente todos los ecosistemas del planeta y su presencia no es solo motivo de alegría y admiración. Es, ante todo, el mejor indicador del bienestar de los ecosistemas, lo que las hace una especie sombrilla sin igual. Por el contrario, su ausencia o marcada disminución es evidencia de la desaparición y degradación de los entornos naturales, como viene sucediendo desde hace decadas y de forma creciente por cuenta de impactos del cambio climático, la pérdida de habitats, la contaminación, la presencia de especies invasoras, pesticidas, contaminantes, entre otros", explicó Aurelio Ramos, vicepresidente sénior de National Audubon Society para las Américas.

### Mapas para la priorización de áreas protegidas

Como asegura Jorge Velásquez, director científico de Audubon Américas, proteger a las aves migratorias requiere un trabajo internacional para conservar los diferentes



Chipe Charquero (Parkesia noveboracensis), una de las aves migratorias del continente/ Micr Charest -Audubon

que sirven a las especies pararealizar sus vinjes a través de diferentes países durante los inviernos y veranos. En ese sentido, la pérdida de estos ecosistemas tiene efectos no solo en las fronteras en donde ocurre, sino para especies de todo el hemisferio.

El estudio de estas rutas migratorias es realizado por biólogos con diferentes dispositivos, como anillos en las patas de las aves para distinguirlas cuando lleguen a su destino final o con radiotransmisores que emiten ondas que son captadas a lo largo de sus trayectos. Estos permiten tener un registro de los diferentes sitios en los que han estado

"Hace pocos dias registramos el regreso, desde Dakota del Norte, de una tringa flavipes al Valle del Cauca, Colombia. Esta especie, que pesa tan solo 80-105 gramos, alcanza velocidades de hasta 62,5 km/h y puede volar continuamente hasta 50 horas. En su camino fue detectada en una reserva de Audubon en Florida, por pura coincidencia, pero muestra la importancia de la conservación de espacio en estas rutas migratorias", relata Velásquez.

Para visibilizar estas conexiones a nivel regional y nacional, Audubon ha desarrollado mapas para analizar las principales zonas de estancias significativas que utilizan las aves migratorias en sus trayectos a lo largo del continente. Estos mapas se consmangiares del Caribe, en bosques o hume- hábitats -muchos de ellos bajo amenaza- truyeron, en parte, con información de eBird,

una base de datos de observaciones de aves en todo el mundo desarrollada inicialmente por la organización.

"A través de estas plataformas, en las que colaboran fuentes ciudadanas, tenemos millones de datos que hacen maravillas a la hora de generar productos para la toma de decisiones. Solo en el caso de Colombia, los registros en estas plataformas pasaron, en 2016, de 216.000 registros de aves a más de nueve millones de observaciones en la actualidad", explica Velásquez.

A través de estos ejercicios se logró, por ejemplo, priorizar zonas que se deberían proteger en Colombia para conservar grupos de aves de los bosques orientales, en el Caribe, en el norte de los Andes, en los Llanos Orientales, en el piedemonte amazónico, entre otros.

Aun así, no todas las aves tienen la capacidad para volar estas distancias y en muchos casos viajan entre regiones del mismo pais. "Hemos notado que estas necesitan la continuidad de los bosques para poder desplazarse. En muchos casos, cuando los bosques se fragmentan, estas aves no sobreviven mucho tiempo", anota Velásquez, quien aboga por la necesidad de sistemas de áreas protegidas conectadas a un nivel subnacional.

Con estas herramientas, Audubon ha creado una serie de iniciativas para la protec-

### Así quiere regular el Gobierno Petro los mercados de carbono

La ministra de Ambiente, Susana Muhammad anunció desde el Congreso de la República los objetivos para regular los mercados de carbono en Colombia, los cuales se enfocarán en implementar una estrategia alineada al cumplimiento de las metas climaticas del país para 2030, según el Acuerdo de Paris. En particular, la intención es reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los objetivos es establecer un sistema de gobernanza y fortalecer el papel de vigilancia y control del Estado en los procesos de mercados de carbono. En segundo lugar, se busca enviar "señales económicas suficientes a los sectores y actividades productivas para generar las transformaciones necesarias que permitan reducir las emisiones de gases efecto invernadero y enfrentar el cambio climatico", explicó Muhamad. El Gobierno también le apostará a la transparencia en los procesos de cambios de uso del suelo y que estos se den de manera legal, para así proteger a los tenedores de tierras de actores y decisiones arbitrarias que puedan afectarlos. otorgará
beneficios
a empresas
comprometidas con
la descarbonización
en Colombia.







ción de las aves y sus ecosistemas claves. Una de estas es Conserva Aves, que cuenta con el apoyo de American Bird Conservancy, Bird-Life Internacional, Birds Canada, Audubony la comunidad de fondos ambientales miembros de RedLAC, para la creacion, consolidación, manejo y fortalecimiento de áreas protegidas de nueve países de la region. La miciativa, que cuenta con aportes de la Fundación Bezos, del gobierno de Canadá y fondos de las ONG aliadas, recibe propuestas para financiar estas zonas para la conservación y tambien realiza inversiones directas para consolidar áreas protegidas. En ambos casos se priorizan aquellas áreas que han sido catalogadas con mayor importancia por las herramientas tecnologicas desarrolladas por el equipo de Audubon.

En Colombia hay 20 áreas protegidas consolidadas o en proceso de ser financiadas para la protección de especies de aves migratorias, anienazadas y endemicas.

"Este es uno de los principales ejemplos de cómo estamos apoyando la toma de decisiones al identificar y mapear objetivos de conservación en nueve países. Para Colombia se tuvo en cuenta la distribución de 250 especies endémicas amenazadas de rango restringido o amenazadas nacionalmente, así como áreas importantes para las aves migratorias", explica Velásquez.

A esto se suma la Americas Fiyways Initia-

tive (AFI), una alianza entre Audubon, Bird-Life International v CAF (Banco de Desarroilo de América Latina y el Caribe), que busca mapear zonas con potencial para proteccion de aves migratorias y para la lucha contra el cambio climático. Esto último está basado en un estudio realizado por Audubon que muestra cómo los lugares más importantes para la conservación de las aves migratorias, endémicas y globalmente amenazadas en Colombia se sobreponen en un 85 % con sitios importantes para la regulación hidrica y en un 42 % con sitios de alta y muy alta vulnerabilidad al cambio climático

"Esta propuesta surgió hace dos años bajo la comprension de que las aves son bioindicadores. Para entender esto, la imagen, un poco trágica, del canario en la mina. Estos eran puestos en jaulas en exploraciones mineras, y cuando el canario morio, ero señal de que no había suficiente oxigeno, por lo que había que salir. De la misma forma ocurre con las poblaciones que estan decreciendo o que estan teniendo problemas, pues son unas primeras señales de futuros desafios para la sociedad", afirma Santiago Aparicio, director de la iniciativa, que cuenta con más de 4.000 puntos de inversión identificados en el continente

De estamanera, se busca facilitar los recursos en zonas identificadas por su importancia para la conservación de las aves migratorias y mitigar el cambio climático, así como asesorar proyectos para hacerlos mas amigables con las aves. Todo con el objetivo de reducir la brecha financiera que se estima de entre US\$598.000 y US\$824.000 millones para el financiamiento climático.

"Un ejemplo de los proyectos que estamos desarrollado ocurre en Ecuador, en donde se están construyendo torres de energia que minimizarán el riesgo de colisión o electrocución de las aves a través desviadores de luz para que las aves identifiquen estas estructuras sin que afecten sus recorndos en el continente", señala Aparicio.

Por el momento, AFI esta cerrando su fase de diseño y se espera que a principios de 2025 conuence su fase de implementación, en la que se tiene previsto recibir inversiones de más actores en la region.

### El rol de las comunidades

Además de estas estrategias para la toma de decisiones. Audubon ha desarrollado programas sociales, que van desde huertas comunitarias hasta el fortalecimiento de ciencia comunitaria, que buscan que las personas esten conectadas cada vez más con las aves en el mundo. "Lo poco que podemos saber de tendencia de aves en Colombia es gracias a los conteos navideños que son realizados por voluntarios. Esto es muestra, como lo sabemos en la organización, de que sin la gente no hay conservación", dice Velás-

quez, director de ciencia de Audubon para las Americas

En esa linea, en Colombia se desarrolló la herramienta "Alas Seguras", la cual mapea y analiza datos espaciales de los aves migratorias provenientes de Norteamérica para apoyar decisiones de conservación. En esta se puede ver información detallada de áreas con información para el desarrollo de proyectos para adaptar zonas agricolas con alto valor para las aves migratorias, así como zonas ganaderas en las que el esfuerzo de reforestación puede contribuir a la conservación.

Este trabajo es parte de un esfuerzo transversal de la organización para trabajar en areas agrícolas en pro de la protección de los ecosistemas, con capacitaciones a productores para hacer, por ejemplo, sistemas de agricultura massostenibles. Por su parte, Audubon aclara que prioriza proyectos de conservación de comunidades campesinas o indigenas.

Con estos esfuerzos, y en el contexto de las próximas discusiones de la cumbre global de biodiversidad, Audubon da una muestra sobre cómo la conservación, de la mano con las comunidades y con decisiones basa das enciencia, puede ser llevada a su máximo potencial.

Contenido desarrollado en alianza : vi Audubon



## Así priorizaron 92 entornos escolares para mejorar su seguridad

El Distrito analizó aspectos y datos alrededor de las instituciones públicas para establecer el índice de priorización. Las zonas abarcan 147 sedes, de las cuales una de cada tres queda en Usme (18), Ciudad Bolivar (14), Kennedy (13) y Suba (12).



Cuando los padres mandan a sus hijos al colegio casi siempre tienen la convicción de que van a un espacio seguro. Sin embargo, el acoso, el abuso, la violencia, la droga, los robos y la intolerancia son amenazas que acechan cada día. El martes, según el alcalde Carlos Fernando Galán, desmantelaron una banda delincuencial que operaba en inmediaciones de un colegio y reclutaba forzadamente a niños para obligarlos a distribuir droga. Ante esto, el dilema de las autoridades siempre ha sido cómo garantizar entornos seguros para los estudiantes, y cómo enfocar los esfuerzos donde está el mayor riesgo. Para las últimas administraciones, la estrategia ha sido desterrar a jibaros y consumidores de los parques aledaños a los colegios, pero el plan ahora apunta a un concepto más amplio.

"La seguridad es importante, pero no es lo único", indicó el alcalde este miércoles en el lanzamiento de la estrategia, la cual, luego de analizar datos de seguridad, salud, educación, movilidad, entre otros, crea el Índice para la Priorización de Entornos Escolares (IPEE), que arroja un escalafón sobre donde concentrar los esfuerzos. Producto de este ejercicio se priorizaron 92 sectores, donde se identificaron 319 colegios y 659 jardines infantiles. No obstante, de momento el trabajo se con-

El mayor esfuerzo será en Usme, con as cosegues, Ciudaat Bolwar (14). Kennedy (13), Suba (12), Bosa (11) y Los Martires (10), que concentran casi el 50 % de las instituciones. Les siguen Engativa (9), Puente Aranda (9), San Cristobal (9), Rafael Uribe (8), Fontibón (7), Usaquén (5), Barrios Unidos (5), Chapinero (4), Tunjuelito (4), Santa Fe (3), Antonio Nariño (3), La Candelaria (2) y Teusaquillo (1). La intervención será gradual y comenzará este año con 18 zonas; seguirá en 2025 con 22; luego, en 2026, se sumarán 25, y para 2027 serán 27 adicionales.

El Distrito aclara que los sectores no solo contemplan las sedes. sino sus entornos físico, social y digital. Además del colegio, parques, plazas, estaciones o paraderos, entre otros. "La importancia de estos entornos va más allá de la infraestructura y abarca los espacios donde los estudiantes construyen sus experiencias vitales. Esto hace necesario un enfoque integral para concentrar acciones y procesos de prevención de las violencias y la promoción de entornos seguros",

### Qué estudia el IPEE

En la elaboración del indice participaron las secretarias de Educación, de Seguridad, de Gobierno (SDG) y de Salud (SDS), y la Policia. Analizaron lo que ocurre en los colegios y todo a su alrededor Para lograrlo reunieron datos del sistema de alertas de la Secretaria de Educación y las estadisticas de la Secretaria de Segundad y la Policía, para conocer las dinámicas de conflicto y cruminalidad. "Hicimos un cruce de información y logramos focalizar 92 entornos escolares que tienen problemáticas criticentrará en 147 colegnos distritales. cas, sean de seguridad o movilidad,

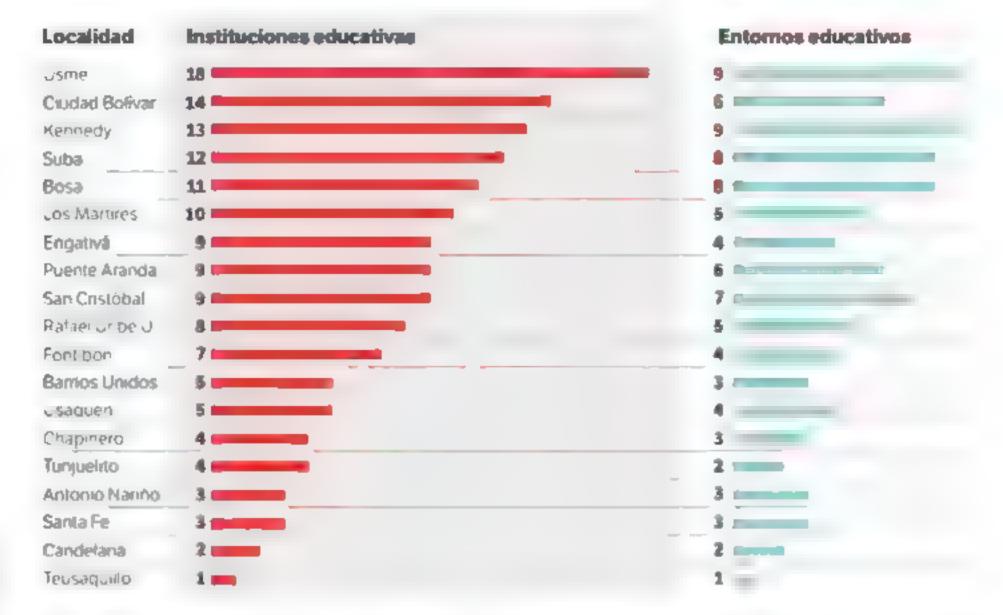

donde los miños están expuestos. Este trabajo busca convertir estos entornos en sitios donde las niñas y los niños puedan entrar y salir tranquilamente", afirmò Isabel Segovia, secretaria de Educación.

En este proceso se analizaron 27 variables divididas en dos grupos: factores de riesgo y de seguridad. En el primero se evaluaron las variables que podrían derivar en conductas contrarias a la convivenciaen su contexto personal; familiar (donde tuvieron en cuenta cifras de violencia o explotación laboral), y escour y barrial (presencia de pandillas, riñas o delitos sexuales). En el segundo se evaluaron los registros de delitos dentro o fuera del colegio, como homicidio, lesiones, hurto, riñas, delitos sexuales y consumo de estupefacientes.

Cada aspecto se ponderó y luego se calcularon unas tasas de incidencia (según la cantidad de alumnos), con lo que se obtuvo un indicador uniforme, que permitió tener un escalafón de los entornos escolares más complejos. Esto, sumado a las conclusiones del diálogo con la comunidad educativa, vecinos y

Cuando un niño tiene dificultades de seguridad no tiene buen acceso a espacio público, y las dificultades en su barrio se ven reflejadas en su proceso educativo.

autoridades locales, llevó a consolidar la primera lista de entornos escolares priorizados.

La metodología, explica la Alcaldia, surgió de ver cómo los colegios pueden estar afectados no solo por las dinámicas dentro de las instituciones, sino por diversas formas de conflicto y criminalidad en su entorno, que inciden en el bienestar de los estudiantes. Por eso se propuso integrar los datos con el conocimiento de la población.

"Las zonas no estan definidas con un metraje al rededor del colegio. Lo que hicimos fue entender cómo es el flujo de los niños al colegio, qué instituciones hay alrededor, de donde están viniendo y cuáles son los puntos críticos. La idea es llegar a estos 92 entornos en el cuatrienio con intervenciones específicas, para mejorar sus condiciones de ingreso y salida de los niños", agrega Segovia. El plan pone a los estudiantes en el centro de la estrategia, para lo cual se trabajarà en tres frentes: segundad, prevencion y contención de la violencia; mejoramiento del espacio publico, con iluminación, gestion de residuos, señalización y reparacion de vías, así como proce-505 comunitatios.

### ¿Qué viene?

Con la divulgación de la estrategia viene la etapa de trabajo y de consolidación, gracias a la articulacion de todas las entidades distritales responsables del bienestar de los estudiantes. Se creará un comité internatifucional que se encargará de coordinar y articular el plan de trabajo para garanti- alcalde Carlos Fernando Galán.

zar los derechos de las comunidades educativas. Según la administración, de esta manera se amplificará el impacto de cada acción, se reducirá la duplicidad de esfuerzos y se crearán relaciones de confianza entre las entidades del sistema y las comunidades educativas.

"Una de las ventajas de este análisis es que las autoridades no solo tienen claridad sobre las zonas priorizadas, sino que podrán establecer y trabajar en la problemática de cada entorno que requiere atención más urgente", dice el documento de la estrategia.

Y agrega: "A través de esta metodología se busca no solo priorizar los entornos que requieren atención focalizada, sino generar un marco de trabajo replicable y sostenible, contribuyendo así a la seguridad, la convivencia y el bienestar de las comunidades educativas". Las miciativas serán implementadas de la mano las secretarias de Educación, Ambiente, Movilidad, Cultura, Integración Social, General, Mujer, Habitat, Planeación y Desarrollo Económico.

"Cuando un miño tiene dificultades de seguridad no tiene buen acceso a espacio público, y las dificultades en su barrio se ven reflejadas en su proceso educativo. El grueso de la vida de un niño se desa rrolla en su casa, su barrio, su recorrido al colegio y en el colegio. Ahi vamos a intervenir. Será un proceso gradual que comenzará con 18 entornos e iremos ampliando hasta Begar a las 92 zonas, beneficiando a 250.000 estudiantes", concluye el



Contenido desarrollado en glianza con la Defensoria del Pueblo

Riesgos que enfrentan los periodistas en el ejercicio de su labor

La Defensoria del Pueblo hizo una encuesta para indagar sobre las vulneraciones a los perecues en manos que sufren en Colombia. Estos son los principales resultados La última década del siglo XX estuvo marcada por la presión de bandas al margen de la ley, guerrillas y paramilitares, que utilizaron el miedo y la intimidación para coartar la libertad de prensa.



Entre enero y el 31 de octubre de 2023 se registraron 516 violaciones y ataques contra periodistas

Primer informe anual en Colombia

## Vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas

El informe de la Defensoría del Pueblo identifica las amenazas y los desafíos que enfrentan los periodistas en Colombia, y señala la necesidad urgente de proteger y garantizar sus derechos económicos, contractuales, laborales y de seguridad y protección social.

a libertad de expresion es un presupuesto de la historia de la especie humana, que formalmente se remonta a las revoluciones del siglo XVIII y que en la actualidad se concibe como un derecho fundamental universal

En terminos de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresion de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresion es
el derecho que garantiza la capacidad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda
indole, sin interferencias ni censura

Así mismo, en sintonia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Constitución Política de 1991 dispuso de dos columnas que sustentan el actual ordenamiento para la libertad de expresión en Introducción Colombia. la libertad de expresión en sí misma, y la libertad en la actividad periodistica

El articulo 20 constitucional indica "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informacion veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masura. Estos son libres a

tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura"

De esta manera, la Carta Politica del 91 dispone que todas las personas son libres de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y que tienen libertad para informar y recibir información veraz e imparcial. Acto seguido, el articulo afirma que son libres de fundar medios de consunica ción masiva a los que describe en el inciso segundo como libres pero sujetos a la responsabilidad social

### No habrá censura

Entretanto, a partir de esta función de caracter público, se indica que debe garantizarse el derecho a la rect.f.cación en condaciones de equidad y que no existira censura en el país. En consecuencia, el ordenamiento juridico colombiano reconoce el carácter fun damental de la libertad de expresion como derecho y establece un puente con el derecho a la libertad de información y el ejercicio libre de los medios de comunicacion. Ademas, siguiendo la tradicion articula esos derechos con la responsabilidad social y la prohibición de la censura

la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y encuentra en el articulo 73 de la nazas, que han afectado gravepoder gubernamental silenciaba

Constitucion, donde se resalta la importancia de proteger la actividad periodística para garanti zar su libertad y su independencia profesional. Cabe destacar el carácter autónomo de la libertad periodística, que en la mayoría de las constituciones del mundo está vinculada o se deriva de la libertad de expresión

Sin embargo, a pesar de que el derecho a la libertad de expresión está reconocido como fundamental en Colombia, el ejercicio del periodismo ha experimentado un largo y complejo recorrido a lo largo de su historia, caracterizado por períodos de censura violencia, persecución y amenazas, que han afectado grave-

mente la libertad de prensa y el ejercicio de la labor periodística en el pais

Estos sucesos históricos han dejado una profunda huella en el panorama mediático colombiano, y hoy en día son antecedentes que se deben tener en cuenta para la formulación de politicas de promoción y defensa de la libertad de expresion.

### Sucesos históricos que marcaron el camino

En la década de 1950, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se impuso una era de censura y de clausura de medios de comunicación. El poder gubernamental silenciaba





a los medios que se atrevian a criticar su gestion o a denun ciar abusos de poder, como ocu rrió con el cierre de El Tiempo y de algunos semanarios, como La Umdad

Esta represson a la libertad de prensa sentó un precedente alarmante v sembró el temor entre los periodistas, quienes enfrentaron una creciente amenaza a su independencia y a su capacidad de informar Posteriormente, con el surgimiento del Frente Nacional (1958-1974) los medios de comunicacion se vieron infiltrados por intereses políticos. Los partidos políticos se apoderaron de los medios v. en lugar de ser platafor

se convirticion en herramientas de propaganda y manipalación de la opinion publica. Esta situacion afecto gravemente la ered. b...dad del periodismo v marco una etapa sombria para la libertad de expresion en Colombia

En el contexto de la época marcada por la violencia del narcotrafico los carteles vieron a los periodistas como un obsticulo para sus intereses. Machos de los periodistas que se atrevian a denunciar sus actividades craminales enfrentaron ataques directos. Medios de comunicación fueron hombardeados y numerosos periodistas fueron asesinados y secuestrados, como represalias mas imparciales para informar, por ejercer su labor informativa

Esta epoca de violencia exacerbo el riesgo y la vulnerabia. dad de los periodistas, quiencs se encontraban en la linea de fuego en su busqueda por la verdad

### Asi inició el siglo XX

La ultima decada del siglo XX estavo marcada por la presion de bandas al margen de la lev guerri ias v paramilitares, que utilizaron el miedo y la intimida cion para coartar la libertad de prensa

Los persodistas enfrentaban amenazas constantes, y su seguridad se vio comprometida mien trasintentaban cubrir noticias en zonas de conflicto

actualidad sumandose a nuevas formas de vulneraciones a los derechos hamanos, como seguimientos, perf..amientos espiona e ragal y autocensura

La Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresion de la Defensoria del Puet-o, en consecuencia se dio a la tarea de reaazar una encuesta a los periodistas para indagar sobre las vulne raciones a los derechos humanos que sufren en Colombia

Segun las respuestas obtenidas en la encuesta sobre las vulneraciones de los derechos de los periodistas la pandemia del Covid 19 fue un punto de Este flagelo persiste hasta la inflexion en la situación de las y El informe continúa Pagina 16-17

los periodistas en el país

Segun cifras recopiladas, las vulneraciones a periodistas y comanicadores sociales han aumentado exponencialmente Los distintos conflictos sociales, la presion politica y el crecimiento de las noticias falsas, han generado un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo

De acuerdo con los datos arro jados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) entre eneroy el 31 de octubre de 2023 se registraron 516 violaciones y ata ques contra periodistas

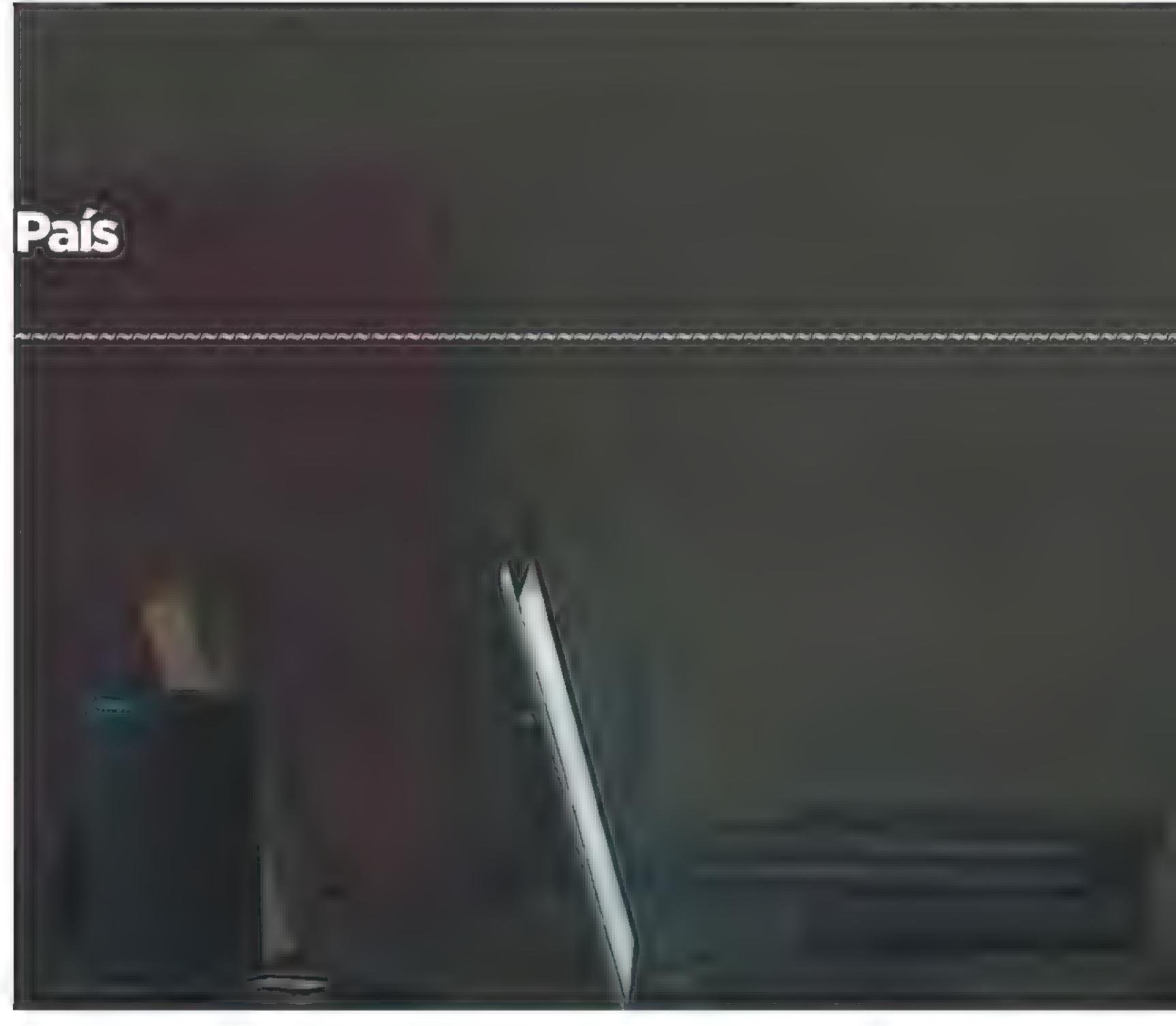

### Informe PAGINA 14-15

### Enfoque metodológico del informe

El enfoque metodologico del primer informe anual sobre la percepción de los periodistas en relación con los riesgos que enfrentan en el ejecicio de su labor en el territorio nacional de la Defensoría del Pueblo, abarca varios aspectos fundamentales

La encuesta se lievó a cabo en el periodo comprendido entre junio v octubre de 2023, v constó de 52 preguntas, que incluyen tanto formatos cerrados de opción multiple como preguntas abiertas. Ademas, se emplearon escalas de valoración para explorar aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con la percepcion y la experiencia de los periodistas. La convocatoria se realizó en todo el país a traves del canal de mensajeria instantánea WhatsApp, con un alcance de alrededor de 1500 periodistas.

relacion con las preguntas abier tas, fueron usadas herramientas de Inteligencia Artificial con la finalidad de capturar los elementos cualitativos más importantes de la encuesta.

A través de un enfoque integral, se busco plasmar la complejidad, la diversidad y la pluralidad de las experiencias de los periodistas en el país Esto incluvó tanto datos estadisticos cuantificables como relatos testimoniales, que arrojaron luces sobre sus reali dades subvacentes. La encuesta busca poner en el radar las vivencias de los más de 370 periodistas que participaron en la muestra representativa del estudio

### Informe hecho con tecnología

Los encuestados fueron con tactados a través de los 32 canales de comunicacion de la pla taforma WhatsApp con los que cuenta la Oficina Asesora de Comunicaciones. Las preguntas abarcan temáticas que van desde datos personales y socioeconómicos, sobre la experiencia laboral v la formación academica,

era conocer las diversas situaciones que han experimentado. Este sondeo se erige como un testimonio significativo del compromiso Je la Defensoria del Pueblo en la defensa de los derechos funda mentales, especialmente en un entorno donde los desafios para ios periodistas se han vuelto más complejos. Desde las amenazas a la seguridad física hasta presiones políticas y sociales, el estudio busca proporcionar una vision detallada v holistica de las vulneraciones a las que se enfrentan los periodistas en el país

Tenga en cuenta que esta encuesta tiene como proposito primordial ofrecer una comprensión mas profunda de las realidades de los periodistas en Colombia, que sirva como insumo fundamental para la toma de decisiones informadas y para la promocion de un entorno mas seguro y respetuoso para el ejercicio del periodismo.

Ante este panorama critico, la realizacion de una encuesta sobre la vulneración de derechos humanos a periodistas es una herramienta fundamental para profunde ellos, 373 la diligenciaron. En hasta datos cualitativos, cavo f.n dizar en la problemática y obtener democrática

datos precisos sobre las principales amenazas y riesgos que enfren tan los periodistas en Colombia

Los resultados permiten visibilizar v analizar en detalle las formas de violencia, acoso v obs trucción que afectan a la libertad de prensa, así como identificar correctamente los riesgos a los que hoy se enfrentan los periodistas en Colombia, y las áreas geograficas más vulnerables

Los resultados de la encuesta son un insumo clave para sensibilizar a la sociedad v a las instituciones sobre la gravedad de la situación, promover medidas de protección para los periodistas y fortalecer la defensa de la libertad de prensa en el país. Además, la información recabada contribuirá a diseñar politicas públicas efectivas que aborden las vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas y garanticen un entorno seguro y proptcio para la labor periodistica en Colombia. Es hora de actuar y de proteger a quienes cumplen una función vital en la construc ción de una sociedad informada y





Tipo de medio donde estan vinculados los periodistas

### Tipo de medio donde laboran



Fuente Resultados de la encuesta aplicada por la Defensoria Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresion

Es importante considerar que este recuento de los mecanismos usados para vulnerar los dere chos puede incluir varios ejem plos por una misma vulneración Es decir, la distribución porcen tual de los mecanismos no suma el 100 % debido a que en muchas vulneraciones relatadas en esta encuesta se empleó más de un mecanismo de amenaza

Algunos de estos desafíos, hallados en la encuesta sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas, detallan que el 37 % de los encuestados relató haber sufrido vulneraciones a la libertad de expresión y al acceso a la informacion. Además, el 17 % de las denuncias recopiladas corres pondieron a vulneraciones a la integridad psicológica o moral, v al buen nombre. Finalmente. pero no menos importante se logró obtener un registro sobre vulneraciones a derechos economicos, legales y contractua les (10 %)

### Perfil de los encuestados

La caracterización de los periodistas en el país contiene diversos factores, como la formación academica, la experiencia profesional, la participación en medios de comunicación y las condiciones socioeconómicas de los individuos. Los periodistas encuestados estan vinculados a distintos medios, como periódicos, revistas, televisión, radio y medios digitales

### Así se comenzó a hacer el informe

En consecuencia, la Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digita les y Libertad de Expresión realizó la encuesta a una muestra representativa de periodistas en Colombia, con el fin de determinar y corroborar estas vulnera ciones.

El sondeo realizado desde la Institución Nacional de DD. HH contó con la participación de 373 periodistas y comunicadores, el 44,4 %de los cuales reportó haber sufrido algún tipo de vulneración durante el ejercicio de sus labores periodisticas.

Seguido a esto, se les preguntó a los encuestados sobre los principales actores que realizaron los actos vulneratorios en su contra. Se encontró que los actores principales que vulneraron los derechos de los encuestados fueron los grupos armados ilegales, la delincuencia común y las organizaciones criminales (47,7%)

No menos importante, se

evidenció que los periodistas encuestados sufrieron distintos tipos de ataques por parte de líderes políticos (21,2 %). Finalmente, las amenazas anónimas (15,2%), los miembros de la fuerza publica (13,2 %) y miembros de una entidad publica (12,6 %), fueron quienes cerraron la lista de actores vinculados a las vulneraciones en contra de los periodistas

Vulneraciones en el ejercicio de la labor periodistica

¿Ha sufrido vulneraciones?



Fuente Resultados de la encuesta aplicada por la Detensoria Detegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión.

Esta información permite identificar una de las conclusiones más importantes de la encuesta y es que la realidad del periodismo en Colombia se ve permeada por el accionar de los grupos armados ilegales, quienes terminan siendo los actores que más coac cionan a los periodistas.

A modo de conocimiento, y con miras a identificar los principales mecanismos usados para materializar estas amenazas, se les preguntó a los encuestados sobre los medios o mecanismos usados en su contra

Intimidación verbal 37,6 %. Redes sociales 20,8 %. Amenaza telefónica 20,8 %. A través de un tercero 16,8 %. Llamada telefónica 14,8 %. 14,8 %. Mensaje de chal Mensaje de lexto 14,8 % 11,4% Panfietos | 6,7 %. Amenazas colectivas Otros 18,2 %.

Esto fue lo que contestaron los

periodistas y comunicadores

### Tipos de vulneraciones contra los periodistas Tipos de vulneraciones



Fuente Resultados de la encuesta aplicada por la Defensoria Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresion.

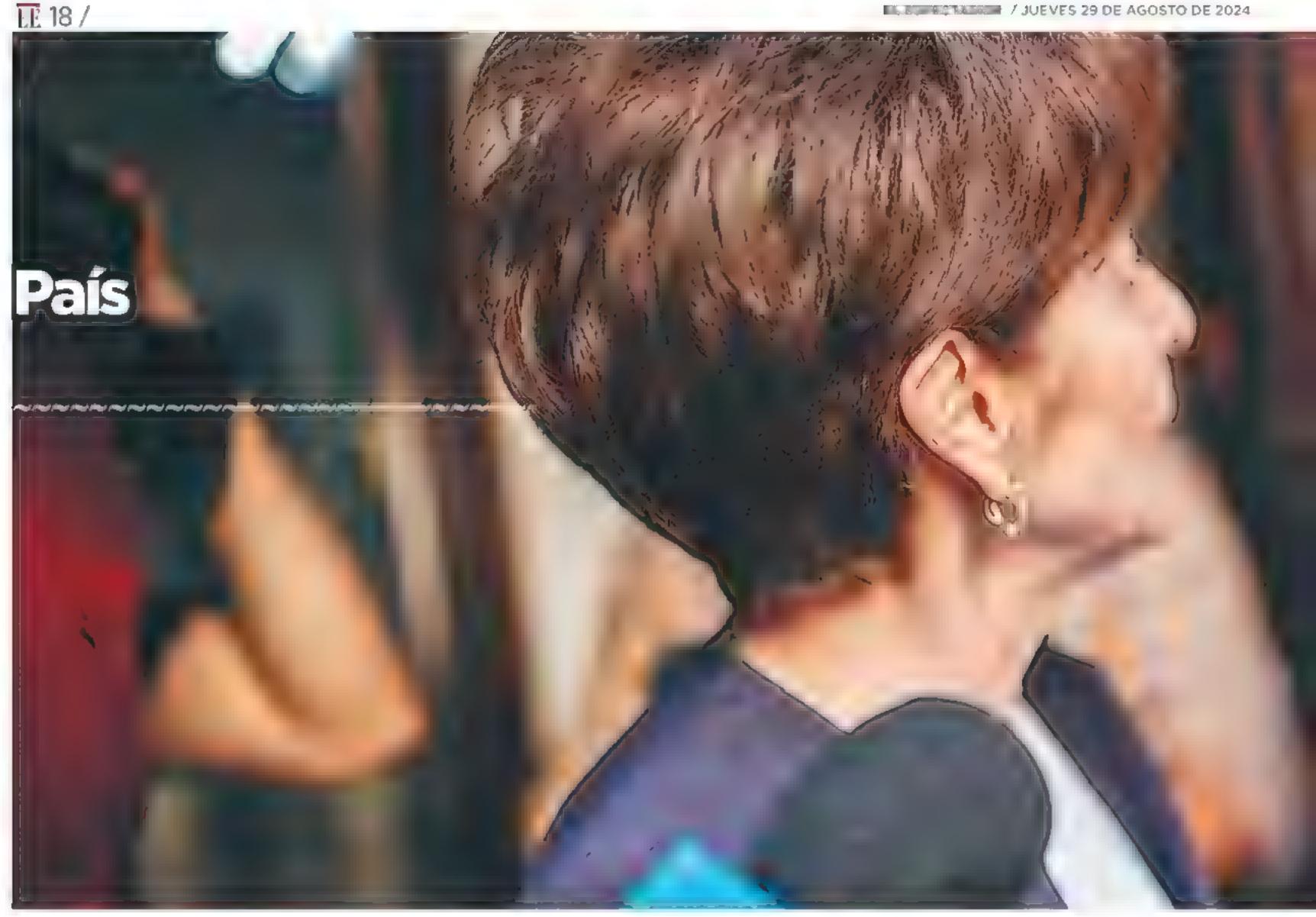

### Informe Paulna 16-17

### Crecimiento o pluralidad de periodistas

Esta parte de la encuesta permitió evidenciar el notable crecimiento o la pluralidad de periodistas que deciden abrir espacios informativos o usar las redes sociales y blogs

Para esta medicion, se encontró que el 21 % de los encuestados dicen presentar noticias o usar blogs informativos en la web con el fin de promover la informacion. Ademas, el 16 % indicó que las redes sociales son el canal donde realizan su labor periodistica. En relacion con las responsabilidades asumidas,

Roles y cargos desempeñados por los periodistas

73,5 %

1 , y T

### Cargo desempeñado



Fuerke, Resultados de la encuesta aplicada por la Defensona Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expression

Otro 2%

los encuestados identificaron sus roles y cargos en los medios donde trabajan de la siguiente minera

De los resultados obtenidos en la encuesta, y con el propósito de realizar un acercamiento general a la población, se identificó que el grupo con mayor relevancia frente a los interrogantes planteados pertenece al rango de edades de 40 a 50 años, con una participación del 28,4 %. Le sigue el grupo de 50 a 60 años, que representa el 26 % (los dos grupos reúnen mas del 50 % de

### la participacion)

Adicionalmente, entre las variables obtenidas, el 54 % de la población que participó en la encuesta cuenta con un nivel de formación de pregrado, seguido por un 22 % de profesionales especializados

Lo que se debe destacar en este punto es que muchos de los periodistas no poseen, debido a múltiples factores, conocimientos más allá del pregrado, lo que podria ser una condición de mestabilidad en la parte socioeconomica

Esto se refleja en las respuestas del 59,6 % de los periodistas, quienes afirmaron no obte ner ingresos superiores a los \$2.000.000, lo que los sitúa por debajo de una escala salarial en el país

Por otro lado, el 73.5 % afirmó que pertenece a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 debido a sus ingresos por servicios profesionales

También se identificó que el 67,8 % afirmó ser de genero masculino, el 31,9 % femenino y el 0,3 %, de caracter no binario.

Rango de edades de los periodistas encuestados Edodes



Fuente: Resultados de la encuesta aplicada por la Defensona Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Engresión

La convocatoria se realizó en todo el país a traves del canal de mensajeria instantánea WhatsApp, con un alcance de alrededor de 1500 periodistas.

Formacion académica alcanzada por los periodistas encuestados

Formación académica



Doctorado 0,3%

Sin formación 2,1%

Fuente Resultados de la encuesta aplicada por la Defensoria Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión



### Tipos de vulneraciones y derechos laborales y económicos

Entre tanto, se encontró que las vulneraciones contra la vida, las amenazas y contra la integridad física obtuvieron el 36 % del total de las vulneraciones percibidas por los periodistas encuestados Por otro lado, el 37 % de las vulneraciones fueron contra la libertad de expresión y la libertad de información. Se destaca también el número de denuncias relacionadas con los temas econômi cos, contractuales y laborales o de seguridad social, que agrupan más del 10 %

Como resultado de esta encuesta, es relevante mencionar que la vulneración y la agre sion a periodistas ha marcado

### Tipos de vulneraciones contra los periodistas

A la vida, A la libertad de expresión y a Integridad física, la información amenazas y atentados 37% Integridad Económicas,

contractuales y all buen nombre 10% Fuente Resultados de la encuesta aplicada por la Defensona Delegada para la Protección de

Derechos Humanos en Ambientes Digitales y

legares y

psicológica, moral

Libertad de Expresión

Los periodistas tienen derecho a acceder a un contrato laboral que describa las condiciones de salario, tiempos, obligaciones, beneficios y otros

aspectos.

### un alto impacto en la medicion Sin embargo, la gran mayoria de los afectados no materializa sus denuncias por falta de garantias y de seguridad

Denuncias por las

vulneraciones sufridas

¿Denuncio la vulneración sufrida?

Fuente Resultados de la encuesta aplicada por

di Detensoria Delegada para la Protección de

Derechos Humanos en Ambrerses Digitales y

Libertad de Expresión

Por esta razon, es necesario optimizar la ruta de atencion por parte de la Defensoria del Pueblo, a traves de sus distintas entidades delegadas, con el objetivo de unificar y consolidar la atencion a este grupo poblacional El fin es incentivar a los periodistas para que presenten las respectivas denuncias

Es fundamental establecer una colaboración coordinada entre la Fiscalia General de la Nacion. la Policia Nacional, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades pertinentes

El objetivo es implementar estrategias articuladas que no solo prevengan las vulneraciones a los derechos de los periodistas, sino que tambien restauren su confianza en las instituciones, dado que los encuestados señalaron que sus denuncias no fueron gestionadas de manera adecuada por las diversas instancias judiciales, policiales o penales.

### Rangos de ingresos percibidos por los periodistas Rangos salariales

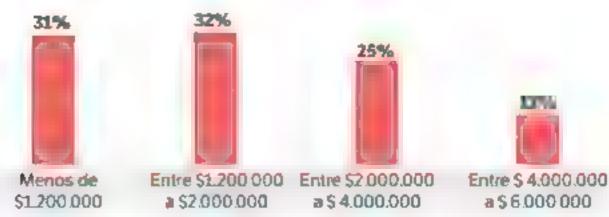

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada por la Delensoria Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresion.



### Derechos laborales y económicos de los periodistas

Entre tanto, los derechos labodescrito en la Carta Politica, en su distas tienen derecho a acceder a las condiciones de salario, tiempos, obligaciones, beneficios y integridad de la persona

Así mismo, se debe tener en cuenta que los periodistas, al igual que sucede en otras profe siones en el contexto colombiano. tienen derecho a percibir un sala rio, con vacaciones v seguridad social, a proteger sus derechos de autor v. de la misma manera. a que se vele por la protección de su vida y de su integridad, según lo establece la lev

Sin embargo, según la encuesta realizada por Cifras y Conceptos para la FLIP, titulada Presiones económicas: el principal factor de riesgo para la independencia del periodismo, se evidenció que en el ejercicio periodistico el 17 % de los encuestados no gene-

% generó ingresos por debajo de un salario mínimo; el 17 % percibió ingresos hasta los dos millones de pesos colombianos; un 15 % adicional de los encuestados reportó ingresos entre los dos y tres millones de pesos; un 8 %. adicional reportó ingresos entre tres y cuatro millones, y otro 8 % entre cuatro y cinco millones de pesos

Finalmente, un 21 % de los encuestados por Cifras y Concep tos mencionó ganar más de cinco millones de pesos mensuales

Por lo tanto, en la encuesta implementada por la Defenso ria del Pueblo se formularon pre guntas que dieran cuenta de la situación económica, legal y contrictual a la que se ven enfrentados los periodistas en Colombia. Los resultados revelaron lo signiente

En cuanto al ingreso mensual promedio, se observa una tendencia en la que el 29,8 % de los encuestados indicó recibir una remuneración menor a \$1.200.000, mientras que otro 29,8 %, reportó ingresos que oscilan entre \$1.200.000 y \$2.000.000. Esto significa que el 59,6 % de los encuestados percibe ingresos inferiores a \$2,000.000, corroborando la información proporcionada por portales como Payscale y Talent, empresas especializadas en medir los ingresos promedios de diversas profesiones, así como lo evidenciado en el informe de Cifras y Conceptos.

EL INFORME CONTINÚA PAGINA 20

rales y económicos de los periodistas están respaldados por la Constitución Politica de 1991 y las diversas leyes que regulan el ejercicio de la profesión periodistica en el país. En terminos de lo articulo 20, se deben considerar los siguientes aspectos: La Constitucion garantiza la libertad de expresion como un derecho fun damental. Los periodistas tienen el derecho de investigar, difundir informacion y expresar opinio nes sin censura previa. Los perio un contrato laboral que describa otros aspectos que se requieran para el ejercicio periodistico, y que velen por la seguridad y la

ran ingresos por su labor; el 13





La Inteligencia Artificial y el periodismo

En una escala de 1 al 6, donde 6 corresponde a "totalmente de acuerdo", ¿está de acuerdo con la siguiente afirmación?

¿Es un riesgo la Inteligencia Artificial para el periodismo?



Fuente: Resultados de la encuesta aplicada por la Defensoria Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Estertad de Expresión





### Informe PAGINA 18-19

En lo relacionado con los ingresos que percibe el gremio de periodistas en Colombia, se incluyó una pregunta para determinar el nivel de los estratos socioeconómicos a los que pertenecen los encuestados

28,3%

Estrato socioeconómico

9,3%

Estrato socioeconómico reportado por los encuestados

Fuente Resultados de la encuesta aplicada por la Defensor a Defegada para la

Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Eliptesion

34,2%

Según los resultados, el estrato 3 con e. 34/2 %, vel estrato 2, con el 28.3 %, concentran la mayor cantidad de personas encuestadas (participaron 373 periodis tas en la muestra). Por otro lado. se encontro que mas del 60 % de los encuestados pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, mientras que a los estratos 4.5 o 6

solo el 6,6 % informó pertenecer

cultades relacionadas con temas contractuales de los periodistas y revela la precarización de su situación laboral (ingresos

Estos datos permitieron tener

una aproximación a la reali-

dad socioeconomica de muchos

periodistas en Colombia. Su

situación se ve condicionada por

diversos factores, como el nivel

educativo alcanzado, el tipo de

contratacion realizada, el bajo

nivel de las remuneraciones y las

limitadas oportunidades labora

La encuesta evidencia las difi-

bajos)

les en su sector

Según los gráficos presentados, los ingresos reportados por los encuestados estan directamente relacionados con su estrato socioeconómico y con su nivel educativo, tanto de pregrado como de posgrado.

Esta situación evidencia una precariedad laboral en el ejer cicio periodistico, lo que incrementa el riesgo de vulneraciones de sus derechos

La Delegada para la Protección de los Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión ve con suma preocupación las múltiples vulneraciones y exposiciones a las que se enfrentan los periodistas. Por ello, resalta la importancia de implementar acciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos económicos, laborales y contractuales del periodismo en Colombia

### Uso de la Inteligencia Artificial

Así mismo, dentro de la mencionada encuesta, y con el objetivo de proporcionar una comprension detallada de las percepciones y experiencias de los periodistas respecto a las nuevas tecnologías, la Defensoria del Pueblo solicitó a los encuestados que puntuaran de 1 a 6 (siendo 6 la calificación más alta) el riesgo que perciben frente al surgimiento v crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA)

La frecuencia de uso de herra mientas de Inteligencia Artifi cial varia entre los encuestados el 41 % las utiliza pocas veces, el 28 algunas veces, y el 31 % las emplea de manera usual

Estos datos indican que existe un amplio margen para incrementar la adopción de la Inteligencia Artificial en el proceso de creación de contenidos periodísticos

Aunque la frecuencia de uso varía de acuerdo con los resultados, el hecho de que un porcentaje significativo de periodistas utilice la Inteligencia Artificial de manera habitual o esporádica sugiere un reconocimiento de su valor, en el sentido de que esta tecnologia puede aportar al proceso creativo y productivo en el periodismo. Sin embargo, la variabilidad en la frecuencia de uso también puede reflejar una carencia de capacitación en nuevas tecno logías y apropiación digital por parte de los periodistas

La encuesta evidencia las dificultades de los periodistas relacionadas con temas contractuales.



Frecuencia de uso de la Inteligencia Artificial Frecuencia de uso de la lA

Pocas veces 41% Algunas veces 28% Jsualmente \_\_\_\_ 21% Reiteradamente 4% Diariamente 6%

Fuerde: Resultados de la encuesta aplicada por ia Defensona Defegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión

### Espere mañana especial editorial de la do la do



Una iniciativa de:

EL ESPECTADOR

#MásAllaDeLasFronteras

Para más información siguenos aqui ₹ % @EELadoalado



## Wivir



e cuele de 3011 in:

En los años 70, en Asia, fue detectado un hongo liamado Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), que se convirtió en uno de los más agresivos y destructivos de la historia de la agricultura. Hoy es la mayor amenaza a escala mundial para la producción del banano, como lo describió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO). En 2013 se reportó su presencia en Africa y seis años después en América.

Desde que fue identificado, hace cinco décadas hasta 2019, las pérdidas económicas a nivel global a causa del Foc R4T superaban los US\$277 millones.

A Suramérica entró por Colombia en agosto de 2019, Todo parece indicar que el hongo "ingresó" por La Guajira. Dos años después fue detectado en Perú, y finalmente, en 2023, llegó a Venezuela.

Contener este hongo es una pelea contra el tiempo, pues se calcula que podría destruir hasta el 80 🛬 de las especies de banano y plátano comercializadas a nivel mundial Este Fusarium es especialmente agresivo con el banano de exportación, como el Cavendish, el mascultivado y consumido.

El hongo genera una enfermedad ilamada marchitez por Fusarium, la cual obstruye el sistema vascular de la planta. "El marchitamiento empieza en las hojas de abajo, avanza a hojas superiores, que se morchitan, y causa un síntoma que se conoce como enruanamiento, es decir, las hojas caen sobre el pseudotallo y la planta eventualmente muere", explica Mónica Betancourt, ingeniera agrónoma, Ph.D. en ciencias agrarass y encargada de la estrategia de investigación desde Agrosa via, una entidad colombiana dedicada a la investigación científica y el desarrollo tecnologico agropecuario, para hacer frente a la emergencia por el Foc R4T en el

Esto pasa porque en el interior ocurre algo que se conoce como necrosis, que hace referencia a la formación de unas gomas que no permiten la toma de nutrientes y agua. "Lo grave es que cuando la planta se enferma, el hongo genera unas estructuras de resistencia que hacen que el patógeno pueda durar en el suelo hasta 30 años", agrega.

Esto quiere decir que si una planta se enferma, el productor debe erradicaria, asi como las que hava 50 metros alrededor



El hongo se detectó en 2019 en La Guajira, y en 2021, en Magdalena. 🗛

Foc R4T

## Así tratan de contener al hongo que está amenazando la producción de banano

En 2019 se identificó en el país un hongo que afecta los cultivos de banano y plátano, y que ha causado pérdidas en el mundo por US\$277 millones. Por cada planta enferma se deben erradicar 60. Científicos están buscando la manera de contenerlo en el país.

### Del suelo a La Guajira y el Magdalena

Foc R4T es un hongo del suelo. eso quiere decir que su principal medio de propagación es, justamente, el suelo. Cuando un trabajador pasa cerca de una planta enferma, sus botas quedan llenas de partículas que pueden recoger millones de estructuras reproductivas del hongo. Así es como puede llegar a otras plantas.

En el país, por el momento, hay reportes de este Fusanum en 20 predios de banano de exportación: Il están en La Guajura y nueve en el Magdalena

Hasta ahora no se ha reportado en cultivos de platano, pero si se ha confirmado que las variedades de este cultivo presentes en el país son susceptibles a la enfermedad.

Según la ingeniera agronoma, en el pais hay unas 450,000 hectareas de banano. "Eso es lo que esta en riesgo, no solo es el banano de exportación, sino la seguridad alimentaria"

La razón es sencilla: Colombia es el quinto exportador mundial de

Por cada foco, o planta enferma, se tienen que eliminar unas 600 más, y ese lugar no se puede volver a usar por 30 años.

banano. Este es el tercer producto de exportación del agro colombiano, y genera 50.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos, según la Asociación Bananera de Colombia (Augura).

Por el momento las zonas afectadas en el país son parte de grandes empresas productoras que han podido hacerle frente a esta situacion. Pero en Venezuela y Perú, por ejemplo, el hongo ha llegado a fincas de pequenos productores que han tenido que abandonar sus cultivos

### ¿Cómo se contiene un hongo?

Desde la liegada del hongo al país, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se ha encargado de hacer trabajo de prevención y con- 206 tomadas resultaron positivas.

tención con los gremios, y Agrosa via se está dedicando a la generación de informacion para emitir recomendaciones de manejo.

La principal herramienta es salır y entrar limpios de los cultivos "Con cualquier minimo error que tengamos en las fincas bananeras. el hongo se puede esparcir. Además, con los problemas de inundaciones que se han presentado en Magdalena, en zonas cercanas donde hay brotes, es muy probable que haya algún tipo de escape y que se presenten focos en otras partes del departamento, y posiblemente en otras regiones del país. Es lo que hay que evitar", menciona Betancourt.

Toda planta infectada debe ser eliminada y seguir un protocolo. Aunque a la fecha no hay una solucion para curar una planta enferma, si hay avances, que Colombia está hderando

El país está desarrollando matemaleshibridos que puedan ser resistentes y/o tolerantes a la enfermedad, los cuales ayudarán a proteger las exportaciones de banano. "Tenemos un programa de mejoramiento genético en el que estamos haciendo cruzamientos entre plantas con el objetivo de obtener materiales parecidos a Cavendish y que tengan mejor comportamiento frente al patogeno. Es decir, crear una nueva variedad", afirma la investigadora de Agrosavia

La empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) le entregó a Agrosavia unos materiales, conocidos como diploides mejorados, los cuales están siendo cruzados con plantas de banano tipo Cavendish, de tal forma que su descendencia deberia contener genes de banano de exportacion y genes de resistencia

La institución colombiana tambien está evaluando otros materiales propiedad del CIRAD, que es el organismo francés de investigación parala agronomía. Esta actividad se está haciendo en La Guajira, en una finca con alta incidencia de la enfermedad. Lograr esos resultados requiere mucha paciencia y rigor. A la fecha se han hecho alrededor de 5.000 cruzamientos. Agrosavia está en el proceso de recuperación de las semillas y hasta el momento asegura que va bien.

Otro de los avanceses la introducción de controladores biológicos, que lo que hacen es invadir el suelo y cuando el hongo se mueve a otro sitio ya no encuentra espacio para crecer y reduce el riesgo de infectar a otras plantas.

El pais sigue reforzando las medidas de bioseguridad, pues luego de realizar visitas a nueve fincas afectadas por el hongo en La Guajira, encontraron que 11 muestras de suelo y residuos de producción de

### RTVC inaugurará la "Sala de redacción Germán Castro Caycedo"

Por medio de un comunicado, RTVC anunció que este jueves se maugurará la "Sala de redacción German Castro Caycedo", un espacio en el que convergerán los equipos técnicos y humanos del noticiero en television RTVC Noticias: las frecuencias de Radio Nacional de Colombia y el equipo digital del Sistema de Medios Publicos.

Esta sala de redacción nace bajo imo de los pilares de Castro Caycedo, quien tenía la convicción de que habia que conocer el pais para poder hablar sobre él, por eso se ha señalado que el equipo periodistico estara conformado por personas de todo el país. "Esta confluencia tiene un componente que lo hace especial sobre todas las salas de redacción del

pais, y es la capacidad de tener corresponsales fijos en todas las regiones, que le dan rostro, ponen el acento que representa a sus territorios y que conviven en los lugares donde ocurren las noticias, sitios que German Castro Caycedo recorrió una y otra vez en busqueda de las más emocionantes historias para sus crónicas periodisticas", se lee en el comunicado.



## Cultura



Los lotes de la subasta, que incluyen documentos de Simon Bolivar, han sido exhibidos en Bogotá Auctions durante las últimas semanas. - Santo Auctiones de Companya de Company

Mercado secundario

## Cuando el martillo cae: la preservación de la historia en mapas y libros antiguos

La subasta que se llevará a cabo hoy en Bogotá Auctions comprende textos y mapas antiguos. Timothée Saint Albin, coleccionista y director del departamento de libros de la casa de subasta, habló para El Espectador sobre las piezas y el mercado de este sector.



Una primera edición de "La vorágine", mapas y planos, grabados, revistas y periódicos antiguos. Todos estos objetos que dan cuenta de la historia de Colombia y el mundo llegaran hoy a nuevas manos. Con la caida del martillo se anuncia una nueva venta de cada uno de los 537 lotes que figulibros, documentos y grabados antiguos de Bogotá Auctions,

Entre literatura universal v colombiana, textos de religion. historia militar, ciencia y geografía, la casa de subastas exhibe piezas que cuentan una historia del mundo a través del papel. De acuerdo con Timothée de Saint Albin, director del departamento de libros e impresos de la casa de subastas, llevan seis años realizando este tipo de ventas. Sin embargo, conseguir los lotes ha sido un camino rocoso, debido a que en Bogotá "hay un tipo de vacío en el sentido de que no hay

conoce en España como librerias anticuario, donde se venden libros raros y antiguos, por lo que antes era muy dificil conseguir, comprar y vender estos objetos"

En las primeras subastas las ventas sumaban entre 50 y 80 millones de pesos, pero actualmente esa cifra subió a \$700 millones. Para Saint Albin, este crecimiento en la popularidad comenzó hace dos años cuando empezaron a subastar la coleccion del bibliófilo colombiano Andrés Hoyos, Desde entonces, se corrió la voz de estas ventas como pólvora. Otros coleccioran en el catálogo de la subasta de librerías de segunda o lo que se nistas y particulares fueron lle-bajos a los del mercado.

gando con sus propias piezas. "Cada vez nos confían libros más importantes, más valiosos, cada vez tenemos mejores resultados. Logramos realmente aportar un servicio que era bastante necesario porque en Colombia hay una larga tradición de una vida intelectual y eso se materializó en las bibliotecas de los particulares".

El catálogo de la subasta actual comprende lotes con precios de salida entre cien mil pesos, como la "Biografía Nuevo Reino de Granada", y veinte millones de pesos, como un manuscrito de Jiménez de Quesada que data del año 1558. Ponerles un valor a estos objetos es una tarea que incluye investi gación, comparación y revision de referentes de otros lotes similares que han sido vendidos en el pasadoen casas de subasta o bases de datos alrededor del mundo o en su propio registro. "Hay precios de referentes internacionales y nuestros valores que, además, se han vuelto también precios de referencias en el exterior". Adicionalmente, cada precio de salida es pactado con el vendedor para que la pieza no sea vendida por debajo de ese valor. Aunque, en ocasiones, el precio de venta ha llegado a ser 10 veces mayor que el de salida. Frente a esto, Saint Albin afirmó que el valor que pactado es sustancialmente más

La variedad en estas cifras hace que sea dificil generar un perfil único de los compradores de los lotes. Saint Albin mencionó que muchos de los interesados en estos objetos son coleccionistas, pero, al mismo tiempo, vendedores. Hay compradores nacionales e internacionales. instituciones como el Banco de la República o bibliotecas universitarias, y, en cuanto a la edad, afirmó que también pueden verse personas jóvenes, como profesores e investigadores.

Para el director de departamento, uno de los lotes más curiosos de esta subasta es un plano de Bogotá de 1891. De acuerdo con Saint Albin, el documento estaba en pésimo estado y primero lo adquirió un restaurador que lo regresó a su antigua gioria, ahora espera que llegue a una institución colombiana. "Es una pieza muy llamativa porque explica bien por qué es importante tener un coleccionismo dinámico en un país. Cuando hay un coleccionismo, el patrimonto vale. Cuando vale, hay un esfuerzo que se hace para preservarlo. Si no hay mercado, si no hay coleccionismo, nadie va a tomar la responsabilidad de invertir en este tipo de restauración, pasa lo mismo con el arte".

Una de las razones por las cuales el director y coleccionista

### Un niño rompió vasija de 3.500 años de antigüedad en un museo

Durante una visita al Maseo Hecht, ubicado en la ciudad de Hasta, al norte de Israel, un nino rompio aciadentalmente una vasija de 3 500 años de antiguedad, que data de la Edad de Bronce. Se fun información entregada por el recinto, este objeto estaba en un estade de conversación perfecto, aizo que se considera musual en este tipo de

En arron que era exhibido cerca de la entrada del museo, no tenia vidrio de protección va que la institución tiene la política de mostrar este tipo de ibletes sin obstrucciones para que los as stentes pued in apreciar me or culencante especial de su estructura segan di e un responsable.

de Lugar a la BBC

Asimismo, ios administradores reconneceron que lo ocurrido se trate de an accidente y no de un acto intencional por parte del menor. De becho, dec dieron invitar acniño y a su familia a una visita garad a por la expesición de este escenario muse, en afico.



considera que tener este tipo de oferta y demanda es importante para el pars, tiene que ver con la posibilidad de preservar el patrimonio y que estos objetos llegaen a las instituciones publicas en el futuro. "No existe un museo en el mundo que se hizo a punto de compras estatales directamente a artistas. Por esta razon, el plino es una pieza importante en el catalogo."

Para Camilo Paez Jarami
llo, experto semor del departa
mento de libros de Bogota Auc
tions, otras piezas que resaltan
en el catalogo de esta subasta son
"la carta de Rulino Jose Cuervo
a su amigo Miguel Antonio Caro
en febrero de 1892 la cual no se
encuentra en los epistolarios
publicados a la fecha y que habia

permanecado en una colección privada hasta la fecha El manuscrito titulado. Exposición de gratitud a los habitantes de Bogota' fechado el 14 de septiembre de 1827 y firmado por Francisco de Paula Santander el cual debroser parte del Archivo de la Imprenta de Bruno. Espinosa, famoso impresor bogotano de principios deisigio XIX"

Planear una subasta como esta toma tres o cuatro meses. Desde la recepción de correos con oter tas de lotes, en la que reciben entre el 5 y 10% de los objetos que llegan, hasta el envio de estima dos y ava uos, y de abra la investigación de la procedencia de las piezas. Para la casa de subast is este es un tema crucial, en especial si se trata de manuscritos,

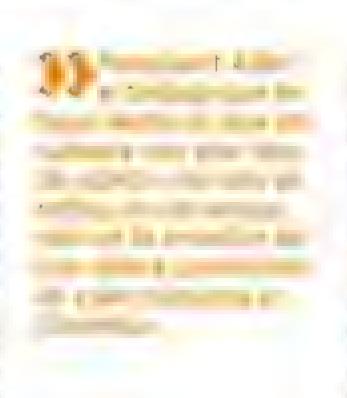

pues deben asegurarse de que los objetos no havan sado robados o sean el centro de una disputa legal Finalmente llegalacatalogación y con elta el periodo previo a la subasta

Saint Alban considera que una de las características que diferencia a las casas de sabasta es el hecho de que las ventas ocurren en el presente y los ejemplares son escasos. Dice que para volver a conseguir una de las pazas que se venden en estos eventos, un coleccionista podrí a esperar anos para volver a encontrar el objeto que busca.

Mis alla de las oportanidades que el director del departamento encaentra en las sabastis, considera que las ventas de libros y documentos, antiguos, seguira

creciendoen Colombia "Tantoen Bogota, como en el resto del país, hubo machos intelectuales en la segunda mitad del siglo XIX y eso ha avudado a construir bibaotecas importantes. El tapo de interes que hubo en ese momento por estos textos habla mucho del Janamismo intelectual de Colombia. Agui encontramos muchas cosas que vienen del extranjero, libros, mapas, documentos Los colombianos siempre han comprado muchas cosas en el exterior y espesta bien porque tortalece el patrimonio" Para Saint A bin el trabajo que se nace desde la casade subasta con este tipo de objetos no solo se refleja en las ventas, sino en la creación de una nueva generación de colecciónistas en Colombia



### LL ESPECTADOR

PUNDADO EN MEDELLIN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriotico. Fidel Cano Gutiérrez.

Garente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Erktora én lete Angélica Lagos. Produir de la Biber Gutierrez Roa. Ecutor Cromingo Melson Fredy Padélia C. les altre lugi ai Edwin Bohórquez Aye.

E Espectador. Editado por Comunican S.A. c. Miembro. SIP. WAN. IPI y AM. F. Comunican S.A. 2024. Todos los derechos reservados. ISSM 0122-2856. Año C.K.I.KVII. www.elespectador.com

Opinion



O ecrores Fidel Cano Gutierrez: 887 19.9 Luis Cano: 919 1949 Gabriel Cano: 9.9. 923 (Medellin) y 1949 1958 Gullermo Cano: 1952 1986 Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 1997 Rodrigo Pardo: 1998 - Carlos Cleras de la Fuente: 1999 2002 Ricardo Santamaria: 2003 Fidel Cano Corres: 2004 franc d elespectador com



Vicepresidente Comercial Caracol Redios: Meurinio Ilmaña 8 inche Genente Comercial Direcio: Ventas: ntegrales Proyectos de Sos enio IIdad.

1' 64061296 3' 53519'/04 WhatsApp 6014232300

3117295911

### Sensatez, por fin, con los pasaportes

ODO EL PROCESO DE LICITACIÓN para la expedición de pasaportes ha sido un desastre. Durante la Cancillería dirigida por Álvaro Leyva, el gobierno de Gustavo Petro diseñó unas reglas de competición, adelantó las etapas precontractuales, calificó a los proponentes y estaba listo para entregar la renovación al ganador, Thomas Greg & Sons, empresa encargada de la producción de pasaportes en Colombia desde hace 17 años. Sin embargo, pasó lo ya conocido: el presidente Petro se opuso a las licitaciones de un solo oferente, el canciller Leyva se burló de las normas de contratación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tuvo un encontrón con la Cancillería que terminó en despidos/renuncias de alto nivel, la Nación está demandada y, quizás más importante aun, el país está en incertidumbre sobre la posible interrupción de la expedición eficiente de pasa portes. Mientras tanto, para completar el panorama. el sistema de agendamiento que usa la Cancillería es arcaico, permite una economía paralela de tramitadores abusivos, y hace que la experiencia más común de los ciudadanos sea la frustración.

Como ya es común en la administración Petro, las buenas ideas se chocan con la ejecución torpe y negligente. Tiene razón el mandatario en no querer promover las licitaciones donde un solo oferente "de facto" tiene posibilidades de triunfar. También es loable querer que los datos privados y sensibles de los colombianos, como es el caso de los pasaportes y sus componentes biométricos, estén bajo control y resguardo del Estado y no de una empresa privada. El problema es que esos cambios se deben hacer por las vías adecuadas. Si las normas de contratación vigentes no funcionan, se tramita una reforma en el Congreso, no se entorpecen procesos en marcha con vías que rozan con la ilegalidad. Si se quiere encargar a la Imprenta Nacional de imprimir los pasaportes, el proceso toma tiempo, y requiere inversiones con asesorías expertas.

Eso fue lo que descubrió el nuevo canciller, Luis Gilberto Murillo, cuando asumió el cargo en reemplazo del suspendido Leyva. Murillo se encontró con el sentido común: es inaceptable el incumplimiento de las normas contractuales con Thomas Greg & Sons, y es

Cancillería al lío de los pasaportes tiene mucho de sentido común, y de abandonar peleas anodinas".

ilusorio pensar que la Imprenta Nacional podrá asumir las funciones sin experiencia previa y sin una etapa de preparación. En vez de pedir que le notifiquen en la tumba una eventual sentencia en contra del Estado por este caso, el canciller está haciendo acercamientos conciliatorios con Thomas Greg & Sons, al mismo tiempo que adelanta el proceso licitatorio de reemplazo de proveedor. Esta semana se supo que hay varios países extranjeros interesados, y la Procuraduría anunció que la empresa seguirá asesorando, e incluso imprimiendo los pasaportes, después del inminente vencimiento de su contrato el próximo 2 de octubre.

También es buena noticia que parece haber voluntad de mejorar la experiencia de los usuarios. Las quejas por el sistema de agendamiento de citas de renovación de pasaporte son ya "vox populi". Se trata de una
página arcaica que se colapsa a los pocos segundos de
abrir cada día el espacio para citas. Como muy bien lo
dijo la procuradora segunda delegada para la Vigilancia, Claudia Hernández: "Es un sistema obsoleto, que
se ha quedado atrás con la tecnologia, que no responde
a las necesidades de los ciudadanos". Con la Cancille
ría recobrando la sensatez y abandonando las discusiones anodinas, quizás pueda concentrarse en servirles
mejor a los colombianos,

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envie su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion ægmail com

### Otras formas de narrar la masculinidad

CATALINA RUIZ-NAVARRO



LA SEMANA PASADA, DURANTE LA Convención Demócrata en Estados Unidos, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez estuvo en el show de Stephen Colbert, y duo sobre la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris, Tim Walz, lo siguiente: "[Los Republicanos] creen que tienen una especie de monopolio sobre la masculinidad, y Walz está mostrando otra cosa. Es un entrenador de fútbol, fue el líder de la alianza entre personas heterosexuales y LGBTI siendo entrenador de fútbol, y lo que dice es 'oye, esto es raro, ¿por que te portas así?' y eso [a los Republicanos] los enloquece porque está mostrando otra forma de ser un hombre decente en Estados Unidos"

Este año la carrera presidencial estadounidense ha estado fuertemente marcada por las políticas de género. En Donald Trump se proyecta un modelo de masculinidad patriarcal en donde se asume que un hombre debe ser fuerte, beligerante, reacio a ceder, dispuesto a cosificar a todas las mujeres a su alrededor y a probar su viriladad a través de la violencia. Digo "se proyecta" porque Trump en realidad es un frágil octogenario, todas estas características son parte de un performance. Pero su campaña capitaliza la ansiedad que produce que esas formas de masculinidad empiecen a quedarse obsoletas, la crisis de sentido que hoy enfrentan muchos hombres. Pero buena parte de esa ansiedad es manufacturada. Hay otras formas de ser hombre que ni siquiera son nuevas, y que son todo lo contrario a ese machismo patriarcal de Trump.

A esto es a lo que se refiere Ocasio-Cortez cuando había de Walz. El discurso sobre Walz es que hizo parte de la Guardia Nacional del Ejército, luego fue profesor de estudios sociales, entrenador deportivo, congresista y gobernador. Una hoja de vida per-

No es necesario 'inventar' una masculinidad 'nueva' porque otras formas de ser hombre ya existen; lo que hace falta es que lleguen al 'mainstream' para que puedan ser un modelo aspiracional para muchos hombres".

fectamente varonil En sus discursos habla de la importancia de cuidar a la comunidad porque desde la masculinidad, además de pelear y proteger, también se puede cuidar, y eso no es un invento del feminismo o de las teorias queer: es que siempre ha existido en paralelo una forma de masculinidad que no es violenta e individualista, sino compasiva, generosa y comunitaria. Hablo del discurso de y sobre Walz porque yo a él no lo conozco, y no puedo saber si esas palabras se sustentan en hechos, pero lo que me interesa de esto es que si hav otras formas de narrar la masculinidad.

Claro, la masculmidad patriarcal es hegemónica. Eso a veces nos hace creer que es la única que existe. Pero no es así. Nunca ha sido así. Por ejemplo, en la baraja de tarot de Alister Crowley, la carta del Emperador, que es el arquetipo másculino, de fine la masculinidad no como autoridad, sino como el trabajo de estar al servicio de la vida, de cuidar y estructurar todo alrededor para que la vida persista y florezca. Hay muchas tradiciones indigenas en el Abya Yala que, al menos en lo teorico, piensan el rol de la masculinidad tambien desde el cuidado y el servicio. No es necesario "inventar" una masculmidad "nueva" porque otras formas de ser hombre ya existen, lo que hace falta es que lleguen al mamstream para que puedan ser un modelo aspiracional para muchos hombres que no quieren ser egoistas ni violentos.



### ¿En qué anda el alcalde de Bogotá?

**CRISTINA NICHOLLS** 



A PESAR DE QUE CIERTOS SECTORES han preferido hacer caso omiso a la grave crisis de seguridad que atraviesa Bogotá e incluso afirman que la percepción ciudadana ha mejorado a este respecto, nada en la realidad se siente más lejano. Las recurrentes noticias y videos sobre hurtos, el homicidio al alza y la brutalidad de las recientes agresiones contra las mujeres, hacen que la zozobra sea la

sensación que rema en la calle capitalma.

Según el Sistema de Información Estadistico Delincuencial y Contravencional (Siedco), en el 2024 se han registrado más de 630 homicidios en la ciudad, representando un repunte del 21,1 % con respecto al año pasado. A este fenomeno se le suman los ya recurrentes atracos a mano armada, la violencia de género y el asentamiento de grupos criminales que se disputan la agenda criminal. Con particular preocupacion vemos tambien que la violencia está alcanzando a grupos de jóvenes en los barrios de la ciudad. El pasado 15 de agosto, en la localidad de Bosa, se registraron los asesinatos de Camíla Espitia y Camílo Hernández, dos jovenes artistas urbanos que

desde el año 2021 veman denunciando hostilidades en su contra, señalando incluso a miembros de la Policia Nacional de estar detrás de las intimidaciones. El sepulcial silencio del alcalde y de su administración contrasta con la gravedad de los hechos y con lo vocal que ha sido con situaciones que no le atañen de manera directa a su administración.

Hay que hacer un diagnóstico certero que permita identificar a los grupos que actualmente se están asentando en la capital, así como la evaluación seria de una posible reconfiguración del fenómeno paramilitar. Alcaide Galán: el poder es para servir y proteger, no solamente para la pavimentación de aspiraciones y ambiciones futuras.

PASAR DEL 6 % AL 18 % DE COBERtura forestal en un país en menos de un siglo no es poca cosa, más cuando la deforestación se había acumulado durante milenios, causando la extinción de decenas de especies y poniendo en riesgo la provisión de servicios ecosistémicos tan valiosos como la calidad del suelo y el agua, sin los cuales no hay whisky, solo para citar un ejemplo. Visitar los highlands recuerda mucho al páramo, por las montañas peladas rezumando cascadas; las turberas, que filtran de manera orgánica la llovizna permanente; los loch, equivalentes a las cochas andinas, las lagunas negras, allá con monstruos legendarios, parte de la biodiversidad imaginada de esa maravilla que es Escocia, un pais serio que se propone cumplir sus compromisos adquiridos en el convenio de biodiversidad en medio de los grandes retos que supone una transicion energética que no puede obviar un clima áspero de por sí. El gran obstáculo para recuperar los bosques, cumosamente, no son los productores de ovejas que dominan el passaje, sino los ciervos introduci-

Reverdeciendo

Escocia

BRIGITTE LGBAPTISTE

dos (...) que impiden el crecimiento de cualquier árbol y que, dada la ausencia de depredadores naturales, campea y se reproduce a sus anchas. Solo para este año, el servicio de vida silvestre requiere sacrificar 50.000 ejemplares, para lo cual se pagará, con cargo a los impuestos, una media de 100 libras esterlinas c/u. Se trata de un megaproyecto indispensable para recuperar suelos y ecosistemas silvestres tan amenazados como los bosques de pinos milenarios de Caledonia, las selvas húmedas celtas o los bosques inundados de las planicies del norte. Los venados se han adaptado bien a las praderas productivas en todo el planeta y, como hacen ya los hipopótamos en el Magdalena Medio, construven su propio ambiente excluyendo las especies que no les interesan, en este caso los árboles, y seduciendo animalistas que si, si pudieran planearlo.

Los ciervos deforestadores representan un problema complejo ante la opinión publica, que no gusta de la ciencia cuando de tomar decisiones complejas se trata. Pero lo que está en juego es el futuro de Escocia y el resto de su biodiversidad. En Colombia y los otros países amazónicos son los carteles de la apropiación ilegal de tierras, animales más peligrosos, los que amenazan la viabilidad ecológica del territorio, asi hayan bajado coyuntu ralmente las cifras de deforestación sabemos que son las fuerzas de alias Iván Mordisco las que definen si se tumba o no. La selva es rehén en las negociaciones de la paz.

Entretanto, en el Jardin Botánico de Edimburgo nos reunimos en medio de arboles con follaje atronador, en una mesa circular construida con madera de un caído alrededor de un roble portugués recién plantando, que se espera viva unos mil años. Hablamos de los bosques que llevamos dentro, los que anhelamos, los que necesitamos. Hablamos del pueblo tucano, de los nukak, en un país de celtas, vikingos y anglos que apenas si alcanzó a recibir influencia romana, y tuvo sangrientas guerras antes de poder volcarse a la construcción de bienestar, ¿Larga vida a los nuevos bosques de Escocia!



### La explosión del crimen organizado en América Latina

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN



LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN América Latina es alarmante. Los carteles, antes dedicados solo al narcotráfico, hoy han expandido su "negocio" a la mineria ilegal, a la trata de personas, a la extorsion, a los préstamos gota a gota, al microtráfico, etc. Sus actividades pasaron de estar concentradas en unos pocos países a hacer presencia en muchas ciudades, Se convirtieron en multinacionales del crimen con franquicias, filiales y asociados locales en toda América Latina.

La incapacidad y las limitaciones de los Estados para combatir el crimen organizado son una realidad, y la manera como estas organizaciones operan hoy en día a nível regional, de manera sofisticada, es otra realidad. Si no se enfrentan estas estructuras de manera coordinada entre los países, no habrá posibilidad de combatirlas.

La semana pasada estuve en el Perú, y me explicaron que el narcotrafico hoy es la tercera fuente de violencia, siendo la primera la mineria ilegal, y la segunda la trata de personas asociada a la migración ilegal. Sorprendentes los tentáculos de estas organizaciones,

Ecuador es un caso dramatico. Ha vivido una violencia sin precedentes en los últimos años, el crimen organizado ha desafiado al Estado hasta el punto de que tuvo que apelar a un estado de excepcion para tratar de contener la ola de violencia. En un año pasaron de tener una tasa, de cinco homicidios a 46, por cada 100 mil habitantes, una tragedia.

El Ecuador, consciente de que no puede dar solo esta batalla, de que solo unido a otros países logrará algún avance, se ha unido al BID para llevar a cabo una Cumbre de Segundad en América Latina; se realizó el 19 de agosto pasado en la ciudad de Guayaquil.

En esta reunion se propuso la creación de una Alianza para la Seguridad que permitirá coordinar la implementación de políticas públicas y la movilización de recursos para prevenir, controlar y combatir el crimen organizado y lograr un intercambio de conocimiento entre países.

Son claves la coordinación de la estrategia y la consecución de recursos para dar asistencia técnica, con equipos sofisticados que puedan responder a la tecnología que usan hoy los carteles del crimen. También anunciaron la cooperación para cortar los flujos financieros de estas organizaciones, aspecto fundamental en este reto.

En esta reunion se mencionaron dos aspectos muy preocupantes. El primero, en palabras del presidente del BID, "la pandemia agravó la situación al aumentar el desempleo y cerrar escuelas, debilitando las redes de protección social para los jóvenes, quienes corren mayor riesgo de ser reclutados".

El segundo se refiere al costo económico forma coordinada.

para los países en esta lucha, que se calcula en promedio de 3,5 % del PIB anual. Estos son recursos que nuestros países no utilizan para atender las multiples necesidades sociales que tenemos.

Varios países de la region se sumaron a esta Alianza, pero no México. El gobierno mexicano no asistió a la reumon de Ecuador, seguramente porque no tiene relaciones diplomáticas con el país anfitmón, pero no tener a México trabajando en la lucha contra la violencia y el crimen organizado sería un grave error.

Indudablemente hoy, en Latinoamérica, los carteles de México son los principales grupos criminales con influencia en toda la región, y por esta razón debe ser el socio principal en esta alianza por la seguridad.

El mayor fracaso de nuestra región ha sido la incapacidad para trabajar juntos, para afrontar los problemas de manera coordinada multiplicando los recursos y las experiencias de los países. Los problemas no son nunca de uno solo, no hay fronteras para los criminales, y lo que pasa hoy en un país, en escaso tiempo estará en el otro. En pocos años se destruyeron todas las organizaciones regionales que se habían construido, por diferencias ideologicas, por vanidades de los presidentes y por la falta de tolerancia frente al que piensa distinto. Hoy, muchos de los problemas los podríamos estar enfrentando juntos, con otros resultados. Esperemos que dejen atrás las mezquindades y trabajen en

### Querer que gane Kamala Harris sólo porque Trump es impresentable

JAVIER ORTIZ CASSIANI



HACE ALGUNOS AÑOS, CUANDO Donald Trump, en plena campaña presidencial, dijo que su oponente iba a convertir a los Estados Unidos en un estado castro-chavista, senti que entrabamos en los terrenos de lo absurdo y de la banalización política en el lugar que menos se esperaba. Resultaba maudito que un candidato a la presidencia de la nación más poderosa del planeta, la que se ha dado el lujo de moverse por el mundo como un faro moral de la democracia, comparara, así fuera para generar un temor infundado, a su país con una república suramericana, la que seguramente ni siquiera los electores que pretendia convencer sabian ubicar en el mapa. Habría que decir a favor de Trump que buena parte del mundo político en campaña electoral deliraba con el fantasma castro-chavista.

Pero lo que sucedió hace poco creo que superó lo anterior, y puso la contienda política en un lugar todavía más deprimente.

El debate Biden-Trump parecia la discusión del patro de un geriatrico, en la que dos ancianos pendencieros argumentan de todas las formas posibles sobre quien está más vivo que el otro o, más bien, quién todavia puede limpiarse el trasero sin ayuda. Por supuesto, en cuestiones de senectud, Joe Biden llevaba las de perder y, después de la oreja sangrante y el exagerado parche blanco que lució Trump al dia siguiente del atentado que sería imitado por cientos de acólitos, no cabe la menor duda de que si Biden no dimite, Trump lo arrasaria en las urnas. Ni siguiera el espíritu camorrista que ha demostrado con su apoyo a Israel y a Ucrania le hubiera alcanzado.

Ahora aparece Kamala, es decir, aparece la decencia negra de la casa Barack-Michelle. La llamada de los Obama, la que por supuesto ocurrió en el momento en que Harris se movia por un lugar público para que los medios pudieran registrar la conversación, es una muestra contundente de ello. Luego, como orador de la convención demócrata, Obama hizo un guiño, prestándole su famoso eslogan en aquella carismatica y exitosa campaña de su primera candidatura presidencial. Kamala Harris puede, no hay duda. Trump hizo todos los méritos

con su burda actuación cada vez que pudo para ganarse el desprecio de los decentes de la politica mundial. Para colmo, hizo lo que nunca ningún candidato habia hecho: puso en duda el sistema electoral de su país y apoyó a una serie de energúmenos para que se tomaran a la fuerza, como cualquier horda de habitantes de una Banana Republic, el recinto sagrado de la democracia de los Estados Unidos.

Ahora la prensa mundial se refiere a Kamala Harris como la alternativa y la esperanza, ante el desastre y lo desvirtuado que está el ejercicio de la politica en los Estados Unidos. Y por segunda vez una persona negra con reales posibilidades de ganar encarna las esperanzas de muchos ciudadanos norteamericanos. Lo más probable es que gane. Trump acudió a lo que sabe hacer, se mantiene en lo suyo, nunca ha posado de otra cosa. De lo que quizá poco se habla es de que Kamala Harris ya estaba en el poder, es alternativa ante el despiste senil de Biden, pero solo eso. Como vicepresidenta de Joe Biden pasó de soslavo muchos temas espinosos, el tema del apoyo a Ucrania y los ataques de Israel a Palestina, por ejemplo. Incluso, en la Convención Demócrata aparecieron carteles de miembros de ese partido en apoyo a Palestina que, por supuesto, no fueron filmados. Es posible que para muchos la cosa sea así, querer que gane Kamala solo porque definitivamente Trump es un impresentable

Editado por Comunican S.A. Care 103 N° 69B-43 Bogotá Colombia Linea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2 Redaction: 601-4232300 Suscripciones, 601-4232300 Opc. 1 Publicidad: 601-4232300 www.elespectador.com

Si usted tione una rechificación o autaración sobre alguni lema publicado. en este medio por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones o elespectador com-

Cartas de os lectores

### Pérdida para Antioquia

Con motivo del editorial del 9 de agosto, titulado "¿Tiempo de vender?". No es que sea tiempo de vender, sino a qué precio van a vender. Ahi està la realidad, porque en Antioquia, nunca vendiendo las empresas productivas los antioqueños han ganado; solo los gobernantes y sus amigotes. Siempre han hecho malos negocios. De esa manera, es mejor que se quiebren las empresas y no darles gusto a estas personas poderosas Jose Ruiz

### Privatizar es robarle al pueblo

A proposito del editorial del 9 de agosto. Lo ideal sería que el Estado se quedara con estas dos empresas y formara una gran empresa de telecomunicaciones, ya que es un negocio estrategico que nos brinda un bien esencial en el momento actual para desarrollar toda la cadena de nuevas tecnologías Espero que se debata mas sobre estos negocios para el bien del pais Privatizar es robarle al pueblo.. Juan Betancurt

### Mujeres para las "ías"

Con gran satisfaccion leo y reflexiono sobre el editorial del 11 de agosto, titulado "Es posible dejar las 'fas' en buenas manos", y me alegra sobremanera, ya que no solo reconoce los valores y la falta de sesgos que poseen nuestras feminas en importantes posiciones publicas, y me atrevo a decir que también en las privadas, con excepciones, como ustedes anotan, en la Procuraduría Igualmente, seria digno que entidades como la Sala de Instrucción de la CSJ dejaran traslucir lo mismo (la prensa habla de una magistrada sobrecargada), y que la misma CSJ, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. además de traslucir algunos fallos que parecen orientados por la politica y la politiqueria, dejan perplejos a los ciudadanos. Por ejemplo, no permitir contratar con las JAC, en especial las rurales, no solo es dar más espacio a contratos no ejecutados al ciento por ciento. sino tambien quitarles a las comunidades sus conocimientos sobre sus problemas, sobre todo en vías, educación y salud, para que contratistas se lucren injustamente en muchos casos con obras a medias

Victor Emilio García Cardozo





Josep Borrell apoya el holocausto palestino, la masacre de Gaza, es cómplice de la masacre de Gaza, y ahora entonces apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela".

Nicolás Maduro, tider autoritario de Venezuela. En su desespera por defender el fraude, ahora critica. ai alto representante de la Unión Europea (JE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad



Cómplices

### Kamala





ES UNA NIÑA DE ESPALDAS MIRANDO hacia el escenario en el que la candidata por el partido de los demócratas de los Estados Unidos aparece con gesto emocionado, mientras habla ante la convención de este partido. Se trata de la imagen de Todd Heisler, fotógrafo de The New York Times, quien logró retratar a la perfección la esperanza que ha despertado Kamala Harris en gran parte de los estadounidenses, después del gris panorama electoral que se vislumbraba hasta hace tan solo dos meses.

A partir de la dimisión de Joe Bien a la candidatura por la presidencia, todo lo que rodea a Kamala Harris y a los demócratas ha sido, en mi opinión, un relato sobre la decencia: la decencia de una vicepresidenta que parecia deslucida por no quitar brillo a un presidente disminuido, mostrando lealtad a su jefe; la decencia de un presidente

necesidad de ceder el poder por el bien de su colectividad y de su país. La decencia de un partido que reconocio en una mujer el poder reunificador de ellos mismos. La decencia de Tim Walz, formula vice presidencial, un sencillo exprofesor y padre de un miño diverso que ha conmovido a todos, y la de quien seria el "primer caballero", siempre sonriente detras de los reflectores de su mujer. Muchos son los hombres decentes alrededor de Kamala en contraposicion con el parde machirulos republicanos, lo que envia un mensaje poderoso a un mundo en el que los señores estan aprendiendo a ser menos machos y más hombres.

No se le conoce aliado indecente, y la sigue lo más refinado de la farándula estadounidense. Al nacer la multicultural Kamala, Trump ya estaba en la universidad, lo que da cuenta de su juventud. Es inspiradora, de sonrisa honesta, que se contrapone a la de boca torcida y entrecejo arrugado del anticuado hombre del mundo Marlboro. No acude a hiperboles; se le puede creer, después de su carrera como fiscal, que gobernará para todos. Tiene una vida familiar transparente, los hijos de su marido la quieque, nunque algo tarde, supo comprender la ren, lo que no es un dato menor. Su aparien-vergüenza.

cia es impecable; sin tinturas ni encajes, refleja a la mujer moderna. Es elegante y cercana a la gente, pero en el punto justo.

Como si no faltaran dos meses de campaña, incluido un debate en el que seguramente aplanara la perorata deltrante y mentirosa del debilitado Trump, le critican el continuismo y la poca profundidad en sus propuestas que, segun sus contradictores, no pasan de la voraz defensa del aborto y de una obsesión por mostrarse distinta a Trump. ¡Como si fuera poco! Como si una ética de la decencia no fuese suficiente para la construcción de un programa que refleje todos los valores y principios democráticos. Una decencia que trasciende a nosotros, ya no solo en lo económico, o en la politica exterior, sino en lo cultural, porque no queremos un Trump, ni hombre ni mujer, en la Casa Blanca.

Hace poco señalé en este mismo espacio cómo la politica estadounidense se mostraba decadente ante una oferta electoral que no entusiasmaba a nadie. Tuvo que emerger Kamala para inyectar color y emoción al proceso electoral que decidirá si a los Estados Unidos de América los gobernará por los próximos cuatro años, la decencia o la des-



## Gente

Entrevista a Marlene Rodríguez

### "Empecé a escribir libros cuando Evaluna se casó con Camilo"

La escritora, cineasta y filántropa lanzó su sexta obra titulada "El libro del corazón", una guía interactiva para transitar la cotidianidad desde sus experiencias. En entrevista para El **Espectador**, la esposa de Ricardo Montaner y mamá de Evaluna, habló sobre su familia y su conexión espiritual con Dios, dos ingredientes fundamentales para la creación del libro.



SUÁREZ ZULUAGA

d . .

Marlene Rodríguez de Montaner aprendió a limpiar su corazón todos los dias. Le llevó años
y un millón de totazos entender
que, si no se liberaba de los rencores, ni su cuerpo, ni su mente iban
a estar en paz. Los cuadernos
tachados con malos recuerdos le
hicieron abrir los ojos, y entender
que necesitaba una desintoxica
ción de las cosas que ella misma
había dejado entrar a su vida, y
que no le estaban haciendo bien

Luego de pasar días, semanas, meses e incluso años, recolectando vivencias, Marlene empezó a escribir su "Libro del corazón", a modo de catarsis y de "consejo para las nuevas generaciones que no saben que hacer con tanto Me senté una tarde y comence a escribir el libro, a los quince días lo terminé, pensando en lo mucho que me hubiera gustado leer algo así cuando era más joven", dijo en entrevista para El Espectador

Es escritora, cineasta y filantropa. También es hija, esposa y madre de tres hijos, a quienes define como su adoración. Mau, Ricky y Evaluna Montaner. Ellos, y su esposo Ricardo Montaner, fueron una motivación para que diera rienda suelta a lo que estaba sintiendo, y así lo hizo. Dice ser una mujer devota. Considera que la conexión con Dios es una de sus prioridades

"Cuando guardas emociones que no quieres enfrentar en el momento, vas creando una raiz que al final enferma el cuerpo, porque él habla de lo que nosotros no dijimos o no tratamos en el momento oportuno, por eso nuestra espiritualidad es tan importante, porque nos ayuda a sanar" dijo en la entrevista, y agregó que una de las frases más importantes de su libro dice- "cuida tu corazón, porque de él emana la vida".



Mariene Montaner tiene otros cinco libros inspirados en sus hijos

Recordó que el rencor muchas veces se apoderó de sus sentimientos, y anotaba en un cua derno los errores que otros habian cometido con ella y con los suvos. "Sabia que eso no estaba bien. Recuerdo mucho que Ricardo un dia me contó que se había encontrado con una persona que le habia hecho algo malo en algun momento, yo le pregunté si lo habia saludado y me contestó que si... le respondi con otra pregunta '¿No te acuerdas de lo que te hizo en 1976?' Él se quedó mirándome, aterrado, y me preguntó que por qué yo me acordaba de eso. En ese momento entendí que tenía que cambiar, no solo por mi, sino por

No es la primera vez que escribe. Marlene de Montaner tiene cinco libros inspirados en sus hisos: "Evaluna Nueva", "Evaluna Creciente", "Evaluna Llena" "El dia que Dios te creò", y "Dar Gracias". Todos inspirados en

En el caso de "El libro del corazón", hace seis reflexiones con las que ha navegado una vida que describe como imperfecta, pero feliz.

su rol como madre En el caso de "El libro del corazón", hace seis reflexiones con las que ha navegado una vida que describe como imperfecta, pero feliz. Esta vez quiso abarcar esas prácticas de cuidado emocional y espiritual que, dice, le funcionaron para cuidar su corazón, desde mantenerlo en orden como si fuera una casa, hasta protegerlo de los golpes de la vida. Es un viaje de la oscuridad a la luz con consejos que según elía, pueden servirle a alguien que se sienta perdido

La parte del libro que más disfrutó escribir fue "El corazon es un jardín" porque, según dijo en la entrevista, le gusta pensar en su corazón como un lugar en el que critica, la mejora y la paz.

puede sembrar lo que quiere ver reflejado en su vida. Pensó en sus hijos y en la forma en la que han construido su jardin, en lo que podrían mejorar, y en lo que están haciendo bien Pensó también en su madre, y en lo mucho que le hubiera gustado tener sus consejos para manejar las relaciones, la crianza y el matrimonio.

"Cuando mi hija Evaluna se casó con Camilo Echeverry, quise dejarle una serie de consejos que me hubiese gustado recibir de mi madre cuando yo me casé, porque sabia que le iba a cambiar la vida y que se enfrentaria a un nuevo reto fue en ese momento cuando quise empezar a escribir libros"

"Me gusta tachar, anotar y señalar cuando leo libros. No estoy de acuerdo con la gente que dice que eso no se debe hacer, me he encontrado con anotaciones que hice en libros que lei hace años, y es algo transformador. Imaginate leer 'El libro del corazón' hov hacer tus anotacio nes y llenar los espacios que creé para que en diez años lo encuentres lleno de polvo, leas lo que tú escribiste y tengas otras ideas, otras percepciones, otra vida. Es un ejercicio hermoso"

Según Rodriguez, esta obra tiene que ver con ella y con el itinerario que hace a diario para entender qué es lo que pasa por su cabeza, "Creo que a medida que uno crece se vuelve más consciente de la importancia de depurar lo que no sirve y de conservar lo que si funciona, lo que llena, lo que no absorbe la energia de maneras nocivas. Yo me siento todas as mañanas y evalúo mi entorno. pienso en lo que me esta haciendo bien y en lo que no, y a partir de eso, tomo decisiones. Y no hablo de personas, tambien de hábitos, pensamientos y comportamientos que cuento en este libro"

El lanzamiento de su obra fue en Medellín, pues su relación con esta ciudad ha sido cercana en los últimos años. "Todos mis libros los he hecho allí porque tengo dos yernos que son de acá, siento una conexión muy profunda con Colombia en general, para mí y para Ricardo ha sido un pais que nos ha regalado muchos momentos valiosos. No pude haber elegido un mejor lugar"

Para sus proximos proyectos, Marlene Rodríguez contó que quiere escribir un libro sobre el significado de crecer y enfrentar "el nido vacío", una experiencia que ella ha tenido que enfrentar en los últimos años. Por ahora, "El libro del corazón" es una invitación a sus lectores hacia la autocritica, la mejora y la paz.

### EE 28 / **Deportivas**

### Vuelta a España

F F - 1, 23 , ] (m) 1 3 41 40 m 1 1 13 4-4-6 3-64 ....... ique ider a pesar de perd 37 sequend is con res. eno Primera 3.

### Mundial de MTB



### Sanción a Uruguay

### Ganó Camila Osorio

inb ana Maria Camila in in viviestadounidense Alicia Fair Fileron a a par la de la austra idia - - 20 K / 1 ta wanesa Wc F 1 4 1 v 6-1, en la prince de la company de la comp de dobles del Ablerto de la adi N nidos en Nueva York

Irá hasta el 8 de septiembre

## Comenzó la fiesta paralímpica en París

Los paranadadores serán los primeros colombianos en entrar en acción. La delegación nacional, conformada por 78 deportistas, aspira a ganar más de 24 medallas y a superar la cosecha de Tokio 2020.

### REDACCION DEPORTES

Ayer se inauguraron oficialmente los Juegos Paralimpicos de Paris 2024 con una espectacular ceremonia en la famosa avenida de los Campos Eliseos y la Plaza de la Concordia Durante once dias cercade 4.400 deportistas, 78 de ellos colombianos, buscarán subirse al podio y alcanzar la gloria en la Ciudad Luz

Al igual que en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el río Sena, hace va un mes, la inauguración tuvo lugar fuera del estadio principal por primera vez en unos Juegos Paralampicos. Fue en la Concordia, la historica plaza en la que se practicaron el skateboara ing y otros deportes "urbanos" durante los Olimpicos

Algo importante: 18 de las 35 sedes olímpicas se utilizaran para los Juegos Paralimpicos, que se celebraran hasta el 8 de septiembre, incluidos el Stade de France y el complejo acuático de La Defense. que acogerán las pruebas de paratletismo y paranatación, en las que Colombia aspira a lograr su mayor cosecha de medallas.

La floja venta de entradas se ha recuperado desde los Juegos Olimpicos y yase han vendido más de dos millones, de los 2,5 millones disponibles, con la boleteria agotada en varias sedes.

La llama paralimpica se encendió en el hospital Stoke Mandeville de Inglaterra, cuna de los Juegos, v se trasladó a Francia a través del túnel del Canal de la Mancha antes de recorrer las ciudades francesas durante varias semanas antes de llegar a Paris

El director de teatro Thomas Jolly, quien también supervisó la ceremonia de apertura de los Juegos Olimpicos, declaró que la ceremonia paralimpica en el



La paraciclista Paula Ossa y el paranadador Carlos Daniel Serrano fueron los abanderados de la delegación colombiana. / AP

ciudad cuvo sistema de metro, en particular, no está adaptado en absoluto a las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas, tenía un profundo simbolismo.

"Situar a los atletas paralimpicos en el corazón de la ciudad ya es un marcador político en el sentido de que la crudad no está suficientemente adaptada a todas las personas discapacitadas", declaró Jolly

El comité organizador de las jus tas afirma que los usuarios de sillas de ruedas pueden tomar los autobuses de París y tambien han dispuesto 1.000 taxis especialmente adaptados.

### China, la favorita

La gran potencia paralimpica, China, llega con un equipo potente, con la base del que dominó el medallero de los Juegos de Tokio de hace tres años, que se celebraron con retraso. Alla ganaron 96 oros, mientras que Reino Unido fue segundo, con 41 oros.

Aprovechando el éxito de su

trión, Francia, aspira a mejorar sustancialmente los 11 oros obtenidos en 2021, que la dejaron en la casilla 14, mientras que Colombia aspira a mejorar las 24 preseas que obtuvo, tres de ellas doradas, siete de plata y 14 de bronce

Ucrania. tradicionalmente uno de los países con mas medallas en los Juegos Paralimpicos, llegó con un equipo de 140 atletas repartidos en 17 deportes, a pesar de las dificultades a las que se enfrenta para prepararse, ya que la guerra contra las fuerzas rusas hace estragos en su pais.

Rusia v Bielorrusia enviaron 96 atletas que competiran bajo una bandera neutral, pero que no podran participar en las ceremonias de apertura y clausura debido a la invasión de Ucrania En esta edición, el velocista y saltador de altura estadouni dense Ezra Frech, amputado por encima de la rodilla, acaparará los titulares. Lejos de la pista, la levenda irani del voletbol sencentro de la capital francesa, una equipo olimpico, el país anfi tado, Morteza Mehrzad, de 2,46 detrás de la identidad sexual y de son Chica y Euclides Grisales.

m de estatura, intentará de nuevo hacerse con el oro. La gran gran carta colombiana es la paratleta antioqueña Karen Palomeque, campeona mundial

Los Juegos Paralimpicos tienen siempre un mensaje mucho más amplio que el mero deporte, y el presidente del Comité Paralimpico Internacional, Andrew Parsons, declaró que espera que la edición de París devuelva a los problemas de las personas discapacitadas el primer puesto en la lista de prioridades mundiales. Parsons cree que los Juegos "tendrán un gran impacto en cómo se percibe a las personas con discapacidad en todo el mundo".

"Esta es una de las principales expectativas que tenemos en torno a Paris 2024; creemos que es necesario que las personas con discapacidad vuelvan a figurar en la agenda mundial", afirmó el dirigente brasileño

Sostuvo que en los últimos años la discapacidad ha quedado por

genero. "Creemos que las personas con discapacidad se han quedado atras. Hay muy poco debate sobre las personas con discapacidad"

### Se estrena Colombia

Después de la ceremonia de mauguración, en la que la delegación colombiana estuvo liderada por la paraciclista Paula Ossa y el paranadador Carlos Daniel Serrano, encargados de portar el pabellón nacional, ya comienzan las competencias para nuestros deportistas

Este jueves en la madrugada se estrenan las paranadadoras vallecaucanas Mariana Guerrero v Maria Paula Barrera, así como Miguel Rincón v Kevin Moreno, todos en las rondas clasificatorias. En caso de pasar a la final, buscarán medalla a eso de las 10:30 a.m., hora colombiana

Este jueves tambien arrancan las competencias de boccia, en las que por nuestro pais estarán Leidy Chica, Jesús Romero, Edil-

### La sub-20 femenina, lista para el debut en el Mundial

Después de 11 dias de trabajos en un municipio cundinamarqués, la selección de Colombia se instaló en un hotel de Bogotá, que será su sede de concentración durante el Mundial Femenino Sub-20, que comenzará este sábado. La única novedad en el plantel que dirige Carlos Paniagua fue la salida por lesión de la delantera Daniela Garavito, quien será reemplazada por la antioqueña Jylis Julieth Corena, jugadora del Atlético Nacional.

El combinado tricolor se estrenará
este sábado ante Australia, desde las 6:00
p.m., en el estadio El Campin; el martes
3 jugará contra Camerún, a las 8:00 p.m.,
nuevamente en la capital, y cerrará la fase

de grupos el viernes 6, cuando enfrente a México, a las 5:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellin.

La base del equipo nacional es la que consiguió el subtitulo del Mundial Sub-17 de 2022, en India, y tiene como grande referente a la delantera del Real Madrid español Linda Caicedo.



La arquera Luisa Agudelo. / FCF

### Deportes

### La mala costumbre de decepcionar

LA TRIBUNA DE MAROCCO ANDRÉS MAROCCO



La Copa Libertadores de América se ha convertido en un martirio constante para los equipos colombianos, con muy contadas excepciones. Salvo el titulo de Nacional en 2016 y la meritoria actuación del Pereira el año pasado, rescatar algo es muy complicado. Para la edición 2024, solamente sobrevivió a la fase de grupos el Junior de Barranguilla, de los cuatro clasificados al evento. Ni Millonarios, ni Nacional, ni Aguilas Doradas pudieron llegar a sentir la verdadera competición que es a partir de octavos de final. Nacional y Aguilas perdieron en las fases previas.

Millos quedó instalado en un grupo dificil pero tampoco imposible. Le correspondió el E, con Flamengo de Brasil, Bolivar de La Paz, Bolivia, y Palestino de Chile. Para no entrar en detalles dolorosos para los hinchas azules, solo logró 3 puntos, no le pudo ganar siquiera al más debil de todos, Palestino, y no le alcanzó tampoco para caer a la Sudamericana.

Junior hizo parte del D, más fuerte en teoría, con Liga de Quito de Ecuador, Botafogo de Brasil y Universitario de Perú. Sin ganar de local, se movió bien de visitante y logró pasar primero.

Lode Nacional no resiste siquiera ser analizado, por su estirpe e historia en la competición. Fue una verguenza, y lo de Millonarios, a pesar de que casi siempre le va mal en Libertadores, fue muy discreto. Al menos debió sobrarle para disputar la tercera plaza, y ni para eso le dio. De Águilas no se esperaba mucho y, en medio de todo, por lo menos perdió su serie a los penales.

Toda esperanza quedaba puesta en los "tiburones" que, al mando de Arturo Reyes, habían sido favorecidos con un rival normal, y uno de los peores de la primera fase, Colo Colo. El "Indio" fue campeón de esta competencia en 1991, pero hace rato que el fútbol chileno no es protagonista y, además, su clasificación a esta instancia fue casi que inesperada, por lo mal que jugó. En la ida, que se termina perdiendo por

la mínima diferencia, quedo la sensación de que se pudo hacer más, lo mismo que en la definición en el Metropolitano. En términos ofensivos, Junior desperdició casi siete oportunidades de gol, esa palabra que tanto nos cuesta encontrar en este tipo de instancias.

En Barranquilla había que salir a remontar, con toda la actitud y la confianza que ledaba una hinchada dolida desde hace un tiempo pero presente al fin y al cabo. Pero pasó lo de siempre, la bendita falta de atención sumada a la falta de actitud absolutamente imperdonable. El gol que tenía que marcar primero el local, lo consiguió el visitante. Ahí siempre fallamos. Si vas 0-1 en la serie, no te pueden empezar ganando y menos en casa. Pero

parece calcado, como si el destino estuviera ya escrito para los equipos colombianos. Llamamos la desgracia, la abrazamos y allí nos quedamos. Así se haya empatado antes de finalizar el encuentro, el partido estaba contaminado de desconfianza y no se pudo hacer otro tanto ni evitar el segundo de un rival. En serio que me siento escribiendo lo mismo de siempre con nuestros clubes. Perdón si soy tan repetitivo, pero ¿hasta cuándo lo mismo? Ya perdemos siempre con brasileños y argentinos, que es hasta normal, pero ahora súmele Ecuador, Paraguay y Chile . Con razón Lorenzo dijo que no se podía mirar la liga colombiana para alimentar la selección. Ojalá el DIM saque la cara en la Sudamericana.



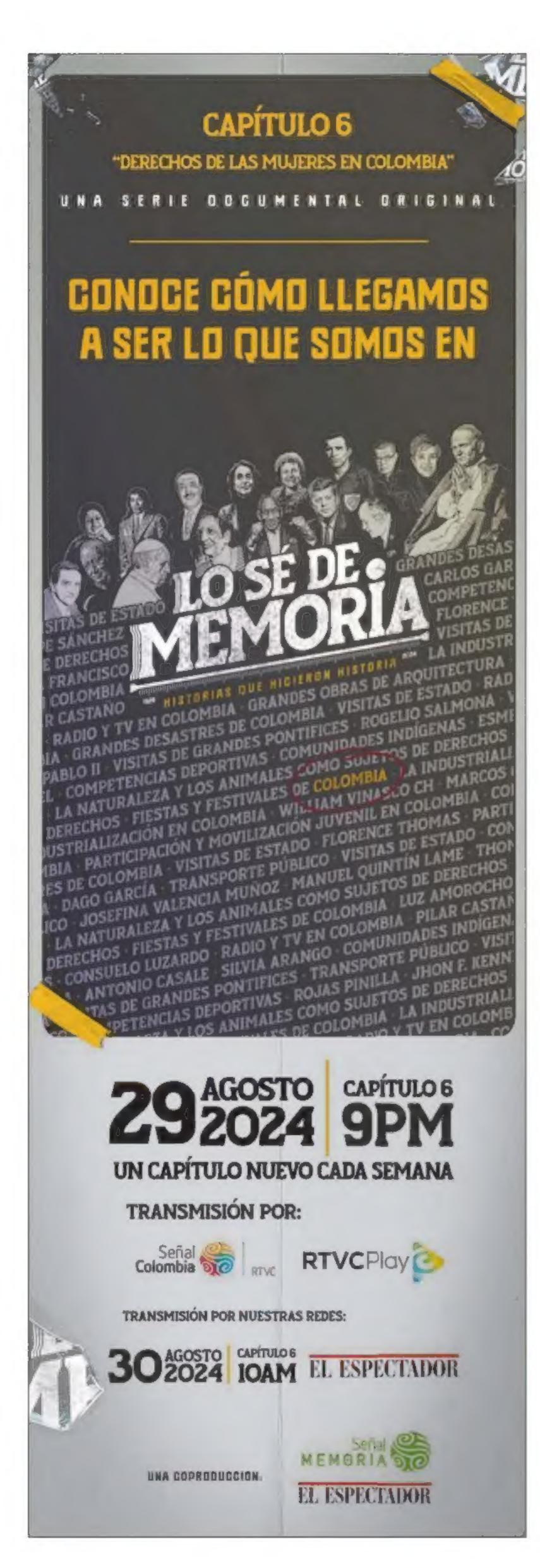

### Sudoku

|   |   |   |   |   |   |   |   | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8 |   |   | 9 |   |   |   |   |
|   | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 7 |
| 7 |   |   |   |   | 8 | 5 |   | 9 |
| 3 |   |   | 1 |   |   |   | 4 |   |
|   |   |   |   |   |   | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 5 |   |   | 2 |   |   | 1 |   |
|   |   | 3 |   |   | 5 |   |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   |   | 6 |   |

| 8 | 4 |   |   | 6 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 |   |   |   | 7 |   |   |
|   |   | 9 | 5 |   | 7 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 1 | 8 |
|   |   |   | 6 | 2 |   |   |   | 9 |
|   | 8 | 5 |   |   |   |   | 4 |   |
|   |   |   |   | 8 |   | 3 |   |   |
| 6 | 7 |   |   | 9 | 5 |   |   |   |
| 9 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |

### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                                     | Par la                       |                                          |                                      | forms<br>ancha a la<br>fime | Donde<br>ponge el<br>pjo (1) | Unos de<br>buena<br>talla | Regre-<br>sarán | Exponeos<br>el sol  |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 1                                   | No.                          | -                                        | A pie,<br>andando                    | )                           |                              |                           |                 |                     |
|                                     | 1                            | WE                                       | N y S de<br>Gea<br>1050 en<br>Roma   |                             |                              |                           |                 |                     |
|                                     | Anfi-<br>Wester de<br>posedu | Ume carno<br>Om<br>Felinos<br>tropicales |                                      |                             |                              |                           |                 |                     |
| Figura de<br>varios<br>ladas        |                              |                                          |                                      |                             |                              |                           |                 |                     |
| Lengua<br>de<br>Federico<br>Mistral | )                            |                                          | Damas<br>simples<br>Doñe de<br>villa |                             |                              |                           |                 |                     |
| Hito,<br>marca                      | )                            |                                          |                                      |                             |                              | Renio o<br>nota           |                 | Ni por el<br>Chiras |
| Echarán<br>cepsilo                  | )                            |                                          |                                      |                             |                              |                           |                 |                     |
| Doese tel                           | )                            |                                          | Bien de<br>otro                      | )                           | •                            |                           |                 |                     |
| Ettople es<br>red                   | )                            |                                          | Persons<br>de<br>segunds             | De<br>Itsafanita            |                              |                           |                 |                     |
| Lenzar<br>guarde a<br>la cera       | )                            |                                          |                                      |                             |                              | -                         |                 |                     |
| Pose-<br>siónese                    | )                            |                                          |                                      |                             |                              |                           | Sec.            | 0                   |

BUIL-(XXXII) B-163; ANTE-WCRE, Several Builder (Crisca, Frenz, Copa, Bórcica, Rodin, Tex, Toda, Er, Biden, Nr. Asana, Teo, Eroga, Nonae, VerBoales Intenten, Tremens, Ceda, Non, Eforo, Bu, Ga, Deportsone, Unid, Oda, Co, Orden, Azies, Ana

## EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Virgo (24 ago. - 23 sep.)
Hoy podrás lograr lo que
desees, pero si te sientes
en tensión es mejor que
esperes a que la "marea"
baje para tomar acciones.
Animal del dia: Jirafa.

Libra (24 sep. - 23 oct.)
Sigues tapando el
sol con un dedo y no
te das cuenta que tu
salud está seriamente
perjudicada por el estrés.
Animal del día: Culebra.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)
Tiendes a actuar de una
forma demasiado impulsiva
y muestras intolerancia
cuando las cosas no salen
como quieres. Cálmate.
Animal del día: León.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Debes estar muy alerta
hoy ante cualquier tipo
de pérdida inesperada
o problema. Respira, no
entre en caos esta vez.
Animal del dia: Pantera.

Capricomio (22 dc. - 20 me.)
Lo que está sucediendo
no depende de ti, sino de
las situaciones externas
que afectan a tu familia. Es
verdad, todo lo reflejan en
ti. Animal del día: Búho.

Acuario (20 feb. - 20 mar.)
En ocasiones parece que vives en las nubes; debes poner los pies en la tierra y ver la realidad que te rodea, aunque no te guste.
Animal del día: Conejo.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Cualquier critica hacia ti
podria ser injustificada y eso
te despertará sentimientos
de depresión, como sa
todo estuviese en contra.
Animal del dia: Elefante.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)
Debes tener cuidado, pues
los arranques y mal humor
causarán problemas en tus
relaciones con los demás.
Croes que sabes todo, y no.
Animal del día: Perro.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Es bueno que
experimentes cambios,
pero paso a paso. Cuida
tu aspecto financiero,
estás derrochando.
Animal del día: Gato.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
Hoy encontrarás cierta
oposicion a tus ideas y
proyectos: ten paciencia,
todo pasará después de
unos días. No te alteres.
Animal del día: Tigre.

Câncer (22 jun. - 23 jul.)
Debes buscar la armonia en
tu hogar y en tus relaciones
dentro del mismo.
Controla tu carácter y no
cometas indiscreciones.
Animal del día: Zorro.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Actuarás con una gran
firmeza y determinación,
pero de una forma
ordenada. No desperdicies
el equilibrio que tienes.

### Ordene su aviso también a los correos: sarias e elespectador.com y jduran e elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

Clasificados

- **Empleos**
- Tecnología
- **Bienes Raices**
- Maquinaria
- Vehículos
- Negocios
- Otros
- Servicios
- 10 Módulos 11 » Judiciales
- Turismo
- 12 » Exeguiales

### EL ESPECTADOR

### Ordene su aviso 313 889 4044 2627700

#### Tarries:

- Palabra \$ 1.681
- Centimetro x col. \$ 66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tanfas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- ▶ PSE
- Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

### **Edictos**

#### Aves

A LOS HEREDEROS DEL EXTINTO SE-NOR, ROBERT JAVIER RUIZ MOYA, Ja empresa AUTO GRUAS LA SEXTA 24 HORASYCIALTDA, condomicilio principal en Bogotá Av Cra 8651-66 Local 5, teléfono 3125055999 y correo electrónico info@ autogruasiasexta.com, se permite informar que elseñor ROBERT JAVIER RUIZ MOYA, con cédula 79.500.181 de Bogotá, laboro en nuestra empresa y su fallecimiento se produjo el 11 de julio del 2024. Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto señor antes mencionado deben presentarse. en las instalaciones de la empresa, con el respectivo documento de identidad y con prueba idonea que los acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 dias siguientes a esta publicación. H4

AVISO DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR. SE ESTA SOLICITANDO, POR ROBO, ANTE EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., LA CANCELACIONY REPOSICIONDEL TITULO VALOR: CDT No. 66190CDT1007281. EXPEDIDO A NOMBRE DE: CARLOS ANDRESORTIZLIMA C.C.1,024,500,625. POR VALOR DE: \$640,000.co, CON FECHA DE EXPEDICION: 23-05-2017 Y FECHA DE VENCIMIENTO: 23-05-2023. SE RECIBEN NOTIFICACIONES EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. DE NATAGAIMA - TOLIMA, PARA EFECTOS DEL ARTICULO 398 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO HS

AVISO DE CANCELACION Y MEPOSICION DE TITULO VALOR. Clase de titulo: C.D.T. No. 012533428 valor \$10.000.000 Causa: (hurto, extravío, destrucción) EXTRAVIO. Beneficiario: MARGARITA PLATA DE RINCON con Cedula de Ciudadania No. 27.994705 Y JAIME RINCON PLATA con Cedula de ciudania No. 91.239237. Emisor BANCO DE BOGOTA S.A oficina 091- LOPERENA Ciudad VALLEDUPAR-CESAR. Dirección de la oficina del Banco de Bogotà CALLE 16 NUMERO 10-Barrio Loperena. En esta dirección se reciben notificaciones. Le debe aclarar que un ejemplar de la publicación del periódico certificada por el mismo periódico debe ser entregado al Banco, H1

EDICTO, EXTRACTO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO DE VALOR DATOS DEL INTERESADO NOMBRE (SOLICITANTE Y/O BENEFICIARIO): DIANA PATRICIA HERRERA ORTIZ.CC# 63450425 MOTIVO DE PUBLICACION: EXTRAVIO PRETENSION: REPOSICION DE TITULO VALOR DATOS DEL TITULO TIPO DE TITULO: CERTIFICACIÓN CDT N.º 4460CF03124108S3 TITULAR O BENEFICIARIO:): DIANA PATRICIA HERRERA ORTIZ. CC# 63450425 VALOR: DIEZ MILLONES DE PESOS M/ ETE(\$10.000,000) OTORGANTE BANCO **DAVIVIENDA S.A. NIT 860.034.313**  7 FECHA DE EXPEDICIÓN INICIO PRORROGA: 24/02/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2024 TASA EFECTIVA ANUAL (E.A%): 10.70% PLAZO: 180 DIAS ESTADO: VIGENTE TIPO DE MANEJO: INDIVIDUAL DATOS PARA NOTIFICACION - OFICINA QUE EMITIO O GIRO EL TITULO NOMBRE DE LA OFICINA-BANCODAVIVIENDAS, ANIT 860.034.313 -7 OFICINA SUCURSAL MELGAR-TOLIMA DIRECCION CARRERA 26#6-36MELGAR -TOLIMATELEFONODE LA OFICINA: 310 2452421 ATENCION AL CLIENTE 018000 123838 CORREO ELECTRÓNICO: defensordeicliente@ davivienda.com NOTA: LA PUBLICACION DE ESTE AVISO SE DEBERA REALIZAR EN UN PERIODICO | CC 71664405. INFORMA. Solicitud de | (13) de Agosto del 2.024, se ordena la | tada del causante "LEONARDO SALAS" DE CIRCULACIÓN NACIONAL H9

EL LIQUIDADOR PATRIMONIAL DE. ALVARO ALEXANDER BAUTISTA CASTRO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN NUMERAL 2º DEL ARTICULO 564 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO CONVOCA A LOS ACREEDORES DEL DEUDOR E INFORMA: 1. Que el señor ALVARO ALEXANDER BAUTISTA CASTRO, idenbificado con la cédula de ciudadania No. 11.276.194, con domicilio en la ciudad de Bogotá, fue admitido a un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante (liquidación patrimonial) mediante auto del 22 de noviembre de 2021, corregido a través de proveido del 16 de noviembre de 2022, proferidos por el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogota, D. C., expediente No. 11001-40-03-032-2021-00912-00, por el cual se decretó la apertura del proceso de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante. 2. Que mediante auto del 22 de abril de 2024 se designó a MARCO BERNAL CARRILLO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.007.424, como Liquidador del citado proceso, cuya direction es: Calle 19 No. 5-30, oficina 1003 de la ciudad de Bogotá, D. C., ce-Jular: 3124624348, correo electrónico: mbcbernal@hotmail.com 3. Que los acreedores del deudor deberan presentar sus créditos dentro de los veinte (20) dias hábiles siguientes contados a partir de la desfijación del presente aviso, personalmente al proceso o por medio de apoderado judicial, presentando prueba siguiera sumaria de la existencia de su crédito. Para el efecto los acreedores deberán presentar sus reclamaciones directamente al Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá, D. C., donde cursa el proceso. MARCO BERNAL CARRILLO LIQUIDADOR, H7

**EL LIQUIDADOR PATRIMONIAL** DE. CARLOS REYES SANDOVAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN NUMERAL 2° DEL ARTICULO 564 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CONVOCA A LOS ACREEDORES DEL DEUDOR E INFORMA: 1. Que el señor CARLOS REYESSANDOVAL, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.747.735, con domicilio en la ciudad de Bogotá, fue admitido a un tramite de insolvencia de persona natural no comerciante (liquidación patrimonial) mediante auto del 4 de abril de 2024, proferido por el Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Bogotá, D. C., expediente No. 11001-40-03-027-2024-00370-00, por el cual se decretó la apertura del proceso del iguidación patrimonial de persona natural no comerciante. 2. Que mediante auto del 2 de agosto de 2024, se designo a OSCAR FRANCISCO RESTREPO SABOGAL, identificado con cédula de ciudadania No. 79.639.846. como Liquidador del citado proceso, cuya dirección es la: Calle 19 No. 5-30, oficina 1003 de la ciudad de Bogotá, D. C., celular: 318 397 9129, correo electronico: oscarrestrepo.aseson@ gmail.com 3. Que los acreedores del deudor deberán presentar sus créditos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la desfijación del presente aviso, personalmente al proceso o por medio de apoderado judicial, presentando prueba siguiera sumana de la existencia de su credito. Para el efecto los acreedores deberán presentar sus reclamaciones directamente al Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Bogotá, D. C., donde cursa el proceso. OSCAR FRANCISCO RESTREPO SABOGAL LIQUIDADOR, H6

MAURICIO MONTOYA VILLADA, CON

Nº 0009659, girado el VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (22/08/2024) por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CUARTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO (\$1,647,571) del BANCO BANCOLOMBIA a favor de TLYASA Entidadoradora COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA: Ubicada en la Calle 46 Nº 49-146 en Bello Antioquia. Manifiesto que el título fue extraviado: SE PUBLICA SEGUN LO ESTABLECIÓ EN EL ART. 398 DEL CGP. HB TELEVIGILANCIA LTDA. NIT-800237731. HACE SABER. Que el 21 de abril del 2024

falleció el señor GERMAN ENRIQUE NAVARRO FIGUEROA identificado con C.C. 93345328 de Bogotá - Cundinamarca quien se desempeñaba como guarda de seguridad. Las personas que se crean con derecho a reciamación de todas las acreencias laborales favor dinginse con los documentos que lo acrediten a la oficina de TELEVIGILANCIA LTDA ubicada en la cra 67 # 66c - 22 Barrio Jose Joaquin Vargas de la ciudad de Bogotá D.C. HS

NOTARIA 65, Dr. ENRIQUE JOSÉ

### Notarias

NATES GUERRA, NIT: 79,944,706. EDICTO. LA NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. HACE SABER: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicación del presente EDICTO en periódico de amplia circulación nacional, en el trámite notarial LIQUIDACION DE Sociédad Conyugal y Liquidacion DE HERENCIA DE FERNANDA TAFUR PARRA, quien en vida se identificó con número de cedula Ciudadania 52.351.548, quien faileció en Bogotá D.C., el dia Dieciseis (16) de Marzo de Dos mil Veinte (2020), teniendo su último domicílio y asiento principal de sus negocios en Bogotá D.C. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número CIENTO TREINTA Y TRES I (133 I ) del Veintidós (22) de Agosto de dos mil veinticuatro (2024) se ordena la publicación de este EDICTO en un periodico de amplia circulación y en una radiodifusora de Bogota, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de mil novecientos ochenta y ocho (1988), ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias hábiles. El presente EDICTO se fija hoy Veintitrés (23) de Agosto de dos mil veinticuatro (2024), a las ocho de la mañana (8:00 a.m.). MARIA DEL PILAR MENDEZ SANCHEZ, NOTARIA SESENTA Y CINCO (65) ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁD.C. YV202402214, Dra. Diana. (Hay firma y sello). H3

NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE GIRARDOT. Dra. Marganta Rosa Inarte Alvira, EDICTO, LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GIRARDOT. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación de este edicto en un periódico, en el trámite notarial de liquidación de la herencia de la causante. del causante BERNABE MORA en vida se identificó con la cédula de ciudadania número 4.958.345, fallecido en la ciudad de Bogotá, el 27 de Agoste de 2019, siendo la caudad de Girardot, lugar de su último domicilio, Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 039 de fecha Trece

dico de amplia circulación nacional, y en ! una emisora local, en cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 902 de 1988 en sil artículo 3º ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija, hoy Catorce (14) de Agosto del 2.024, SIENDO LAS 8:00 A.M. MARGARITA ROSA IRIARTE ALVIRA. NOTARIA PRIMERA DE GIRARDOT, AG. (Hay firma y sello), HZ

NOTARÍA ÚNICA LÉRIDA. NIT: 18385777-1 CÓDIGO:734080001. EDICTO, EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LERIDA TOLIMA. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periodico, en el tramite notanal de liquidación de la Sucesión Intestada del causante DARIO CAMPUZANO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadania: 5.939.021; fallecido el 14 de junio de 2024 en Lérida T.; siendo esta ciudad su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria. mediante Acta No. 027 del 27 de agosto del año 2024, se ordena la publicación de este Edicto en el periódico de circulación nacional y en la emisora local. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988. ordenase su fijación en lugar visible de la notaria por el término de diez (10) dias habites. EDISON PUENTES. Notario. NOTA DE FLIACION: El presente Edicto se fija hoy veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las siete de la mañana (7:00 A.M.). EDISON PUENTES. Notario. (Hay firma y sello), H3

NOTARÍA ÚNICA LÉRIDA NIT: 18385777-1, CÓDIGO: 734080001. EDICTO, EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LÉRIDA TOLIMA. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periodico, en el tramite notarial de liquidación de la Sucesión Intestada de la causante ANA RUTH CUADROS CASASBUENAS, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía: 28.820.333 de Líbano T.; fallecida el 3 de octubre de 2020 en la misma ciudad: siendo Lerida su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria mediante Acta No. 026 del 27 de agosto del año 2024, se ordena la publicación de este Edicto en el periódico de circulación nacional y en la emisora local. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988, ordenase su fijación en lugar visible de la notaria por el termino de diez (10) días habites. EDISON PUENTE Notario. NOTA DE FUACION: El presente Edicto se fija hoy veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las siete de la mañana (7:00 A.M.). EDISON PUENTES. Notario. (Hay firma y sello). H2

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. NOTARIA UNICA VILLAGARZON. EDICTO: LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE VILLAGARZON. PUTUMAYO, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación de este EDICTO en el periódico, en el proceso Notarial de liquidación de sucesión intes-CANCELACIONY REPOSICION del Cheque | publicación de este edicto en un perio- | GUALMATAN quien se identificaba con

la cédula de ciudadania No. 18.130.274 de Mocoa, fallecido en el municipio de Villagarzon - Puturnayo, el dia 11 de junio de 2022 y que el asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Villagarzon, Departamento del Putumayo, y cuyo trámite respectivo se acepto en esta Notana mediante Acta No. 063 del 27 de agosto de 2024. - Se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en cualquiera de las emisoras locales de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988. ordenándose además, su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy 27 de agosto de 2024, a las 2:45 p.m. DR. JAIRO ERMINSUL MONCAYO QUINTANA, Notario Unico del Circulo de Villagarzon. Se desfiia el presente , siendo las: edicto:

DR. JAIRO ERMINSUL MONCAYO QUINTANA, Notario Unico del Circuio de Villagarzón. (Hay firma y sello). H4

REPUBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA UNICA DEL CIRCULO CHOCONTA LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE HERENCIA Y DE SOCIEDAD CONYUGAL DE: VIDAL DE JESUS ALVAREZ REYES, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadania número 992.376 expedida en Tunja. Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, mediante acta número CERO CUARENTA Y CUATRO (044) DE FECHA VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). Se ordenó la fijación del presente EDICTO, en un lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) dias y la publicación en un periódico de amplia circulación en este lugar y en la emisora F.M.101.3 amigos de Chocontá. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3º, del Decreto 902 de 1988, reformado por el Decreto 1729 de 1989, en concordancia con el Artículo 490 del C.G.P. SEFIJA EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTISIETE (27) DIAS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), SIENDO LAS OCHO DE LA MANANA (8:00 A.M.) NANCY AREVALO PACHECO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO - HAY FIRMA Y SELLO NOTARIA UNICA DE CHOCONTA CARRERAS N.º 5-73, C.C. MOLINO DEL PARQUE L 214 TEL 6018562887. H1

### Avisos de ley

### SYLEX TECHNOLOGY S.A.S. - NIT: 901.701.746-2

Informa a los acreedores y personas interesadas que la empresa se encuentra en proceso de Liquidación. Cualquier comunicación deberá ser enviada al correo sylextechnology in gmail.com o comunicarse al teléfono: 310-768-5949.

### SUMMAR PRODUCTIVIDAD

AVESA:

Que el día 05 de agosto del año 2024, fafleció la señora **MARIAN YELIS ORTIZ** BARROS con cédula No. 1051832460, quien laboraba con nuestra empresa Quenes crean tener derechos laborales acercarse a la Dirección Oficina SUMMAR de la ciudad de Bogotá.

### REPREMUNDO INDUSTRIAL DE SERVICIOS S.A.S.

informa que el 74 de agosto del 2074 falleció estando a su servicio el señor **DEKIRI ESTIDENSON** GONZALEZ TORRES, mayor de edad con C.C. No. 11446027, y en consecuencia se dispondrá a pagar las acreencias legales laborales a las que por ley benia derecho, se dia este aviso para que quienes crean tener derecho se presenten acreditándolo en la Av Cro 97 # 24c 80 Bogotá de 8:00am a 5:00pm de la tarde tel. 4252600 ext. 1054 / 3115607866 PRIMER AVISO

### FONDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA RAMA JUDICIAL FONJUDICATURA. 800.220.575-9

Informa que la señora GLORIA MIRYAM VEGA HERNANDEZ identificada con C.C No. 21,239,149, falleció el día 25 del mes de julio del año 2024. Quienes consideren tener derecho a reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales, deben presentarse en Cra. 7 No. 37-25 Oficina 203 en la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 338 3713 o comunicarse al correo info@fonjudicatura.org. Segundo Aviso.

### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

se esta somillando la cancelación y recorso ón de los siguientes titulos. Clase de titulo. Cheque No 8348044, Beneficiario: Banco Caja Social, Nrt. 860.007.535-4, valor \$8.661.020.05 Fecha de giro: 25/08/2024 y Cheque No. 1570045, Berioficiario, Fidekomiso Avista Nil. 900.ETL479-5, valor \$7.436.012.00. Fecha de giro: 25/08/2024 Causa: Extravio Emisor BANCO DE BOGOTA S.A. Dirección de notificaciones: Oficina 0981. Er 14 No 6-02 C.C. Unicentro Armenia pino 3. En esta dirección se secibien notificaciones

### AVISO CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN CHEQUE GERENCIA

Se informa el EXTRAVID del Cheque de Gerencia No. 6164640-1, girado el 14 de aposto de 2024. Sucurial: Centro Chia Banco Scotiabank Colpatria a nombre de: Héctor Alfonso Huertas Forero con C.C. 11.345.195, mediante los tramites del articulo 398 del CGP solicito la "CANCELACIÓN y REPOSICIÓN del cheque en comento. El banco recibirá notificaciones en la Camera 9 No. 24-59 primer pino Bogotà. Se le splicita ai publico en general abstenerse de realizar cualquier operación comercial con este título.

### ADA SAS Nit 800167494-4

nformsa que el día 29 de julio de 2024 falleció el trabajador ALDANA RICAURTE EDWIN ALBERTO CC. No. 1012389879. Para la reclamación de sus prestaciones sociales se presentaror su esposa Dayan Bastidas y su hija Jennyfer Aldana Bastidas aportando los debidos soportes de parenterica. Quien considere tener mayor o igual derecho a reclamar sus prestaciones. secales, comunicarse en Mescrier al 3002821649 o al correo minimada,co en un plazo máximo a los 15 dias de públicado este aviso.



Johanna Uribe, presentadora

# Una trayectoria desde el entretenimiento y la acción social

La modelo habló de su participación en "All In por una causa", que busca apoyar a fundaciones culturales en Medellín. Además, mencionó los momentos clave de su trayectoria, desde la fisioterapia hasta el mundo del entretenimiento.



Johanna Uribe Ileva más de 15 años en el mundo del entretenimiento.

REDACCIÓN CULTURA

¿Cómo nació "All in por una causa"?

El proyecto nace con la intención de unirnos en solidaridad a través de un evento muy especial. Me vincule con "All in por una causa" porque es una excelente oportunidad para agradecer a la gente que me ha apoyado en mi carrera. Este evento se llevará a cabo el 30 de agosto en el Casino Hollywood Medellin, en la Milla de Oro, y busca apoyar a cinco fundaciones. Contará con la participación de artistas como Zona Prieta, El Combo de las Estrellas, Rafaela y Luis Alfonso, entre otros. La entrada es libre, con inscripción previa, y cada contribución ayudará a las fundaciones que lo necesitan.

¿Cuál fue su interés para vincularse a liderar este tipo de propuestas?

Mi interés nace de mi deseo de contribuir positivamente a la sociedad desde mi posición en el entretenimiento. Siempre he querido encontrar formas de hacer una diferencia, y creo que vincularme a eventos sociales es una manera de lograrlo. Además, es una forma de agradecer al público por el apoyo que me ha brindado a lo largo de mi carrera. Como figura pública, tengo la oportunidad de dar visibilidad a causas importantes, y de hacer que más personas se interesen en lo que está ocurriendo.

Hablando de su trayectoria, ¿cómo fue ese cambio de la fisioterapia al mundo del entretenimiento?

El salto al mundo del entretenimiento fue un cambio importante para mi. Trabajé en fisioterapia durante aproximadamente dos años, pero me resultó dificil debido a mi alta empatía. Me involucraba tanto emocionalmente con el dolor de mis pacientes que me afectaba mucho. Decidi dar un giro a mi carrera cuando me di cuenta de que quería seguirmi verdadera pasión: la comunicación y la presentación. Me mudé de Medellin a Bogota para estudiar y formarme con los mejores en noticieros y actuación. Durante ese año de preparación, descubri cuanto disfrutaba del mundo del entretenimiento y decidí quedarme en este medio, ya que sentí que podía aportar más a la sociedad a través de él. Aunque la fisioterapia sigue siendo una parte importante de mi vida, a nivel profesional me siento más realizada en el ámbito de la comunicación.

¿En algún momento ha tenido alguna dificultad al estar expuesta como figura pública?

Si, mi experiencia como figura pública ha tenido sus retos. Recuerdo especialmente mi participación en el reality "La Granja Tolima" con Caracol Television. donde recibi, tanto comentarios positivos como muy duros. Me di cuenta de lo dificil que es manejar la exposición pública y cómo, a veces, los comentarios negativos pueden ser abrumadores. Esa experiencia me enseñó a enfocar mis redes sociales de manera profesional y a mantener mi vida privada sepa-

¿Cómo cree que se puede cuidar la salud mental en el mundo de las redes sociales?

Es importante fortalecer nuestra conexión espiritual y emocional. Practicar la introspección y conocerse a uno mismo ayuda a mantener una perspectiva positiva y realista sobre la vida. Agradecer las bendiciones diarias, como respirar un dia más, contribuye a esta fortaleza, y nos recuerda lo que realmente importa. Es fundamental proteger nuestro espacio intimo. Cultivar el amor propio y valorar alguien.

quiénes somos nos ayuda ano dejarnos afectar por las opiniones ajenas. Además, gestionar el consumo de redes sociales es esencial. Establecer límites para no exponerse a contenidos negativos o falsos puede reducir el impacto emocional y proteger nuestra salud mental.

Aparte del entretenimiento y de la fisioterapia, ¿qué cosas le motivan en la vida?

Lo que realmente me motiva en la vida es el deseo de ver justicia y felicidad en el mundo. Me inspira la idea de reciprocidad y el concepto de que todos podemos beneficiarnos mutuamente. Creo que un mundo más equilibrado, donde la comunidad se apoya, es mucho más gratificante que uno basado en el egoismo y la competencia individual. Creo en que un mundo justo es aquel en el que cada pequeño acto de bondad, puede cambiar el día de alguien.

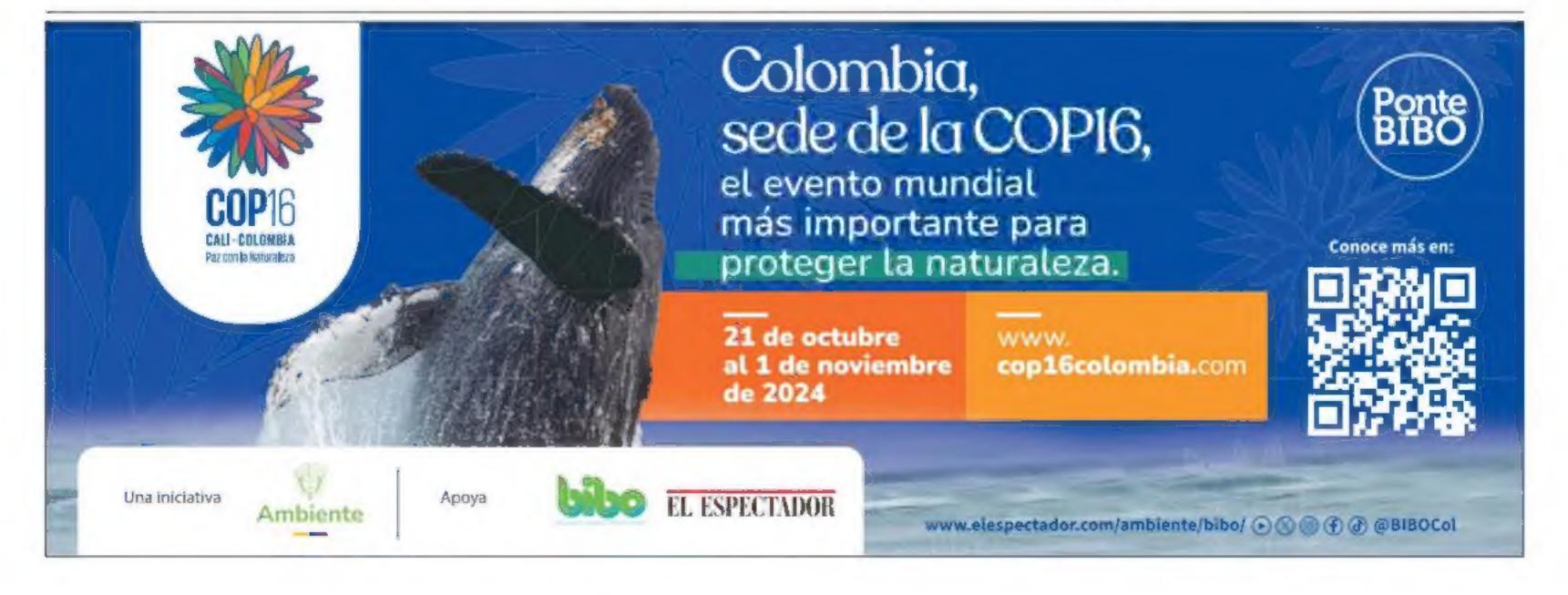